

Un informe de Greenpeace analiza el impacto de las emisiones de gas metano en Doña Juana, así como las implicaciones económicas y en la salud si no se cambia el modelo de basuras. / Bogotá p. 4







# ELESPECTADOR

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.208 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200

7 708338 505169



En el país, 381 municipios están en algún nivel de alerta por incendios forestales, de acuerdo con el Ideam. / José Vargas

### Terna a procurador

La Corte Suprema de Justicia escogió a Germán Varón Cotrino como su candidato en la terna a procurador. La presidencia hace cálculos para enviar un candidato que pueda competirles a él y a Luis Felipe Henao, del ala de Cambio Radical. / Judicial p. 5

#### El expediente Petro

El CNE aplazó el análisis y la votación de la ponencia que le formula cargos al presidente Petro. La sesión estuvo marcada por solicitudes para suspender el debate, una recusación y una protesta. / Política p. 6

### Centenario de la muerte de Luis Tejada

Homenaje al escritor antioqueño, quien fue periodista de **El Espectador** y precursor del vanguardismo literario en el país. / Cultura p. 19



### Extienden por un año intervención administrativa a Famisanar

La Superintendencia Nacional de Salud extendió por un año la intervención forzosa administrativa a la EPS Famisanar, que inició el 15 de septiembre de 2023. La entidad además levantó la restricción de la EPS para afiliar a nuevos usuarios.

Así lo dio a conocer la entidad por medio de una resolución firmada el 15 de

septiembre de 2024. El Comité de Medidas Especiales de la Supersalud recomendó que la medida se extendiera por un año, teniendo en cuenta que se siguen presentando deficiencias en la información que reporta la EPS al ente. También recomendó que se levantaran las restricciones de afiliación.

Una intervención forzosa administrativa

es una medida con la cual la Supersalud nombra a un agente interventor para cumplir las funciones de gerencia y representación legal de la entidad. Se presenta, por ejemplo, cuando la Superintendencia considera que hay condiciones que ponen en riesgo la prestación del servicio.

Levantó la restricción para afiliar a nuevos usuarios, pero extendió la medida de administración hasta el 15 de septiembre de 2025.

# Temadeldía

Incendios forestales

# Las razones del fuego que se expande en Suramérica y Colombia

Colombia se sumó a varios países del continente que vienen sufriendo voraces incendios forestales. Aunque la dimensión de estos eventos no es comparable a los de Brasil o Bolivia, las autoridades aún no saben hasta cuándo se puedan extender las condiciones que los favorecen; sin embargo, a mediano plazo, se avizora otro fenómeno que preocupa en el país: el fenómeno de La Niña.



Vista áerea de los incendios en Aipe, Huila. Hasta el momento, el fuego ha arrasado con más de 12.000 hectáreas de bosque en el país. / FAC



CESAR **GIRALDO** 

cgiraldo@elespectador.com 

En las últimas semanas, las imágenes que revelan los devastadores incendios que se desarrollan en el Pantanal (Brasil), el humedal más grande del mundo, le han dado la vuelta al mundo. La situación en la Amazonia brasileña, que enfrenta su peor sequía en los últimos 75 años, no es muy diferente: desde agosto y en lo que va corrido de septiembre, miles de hectáreas del norte de Brasil han ardido en fuego.

El escenario en Bolivia, uno de los países de la región más afectados por los recientes incendios forestales, es similar: las llamas han arrasado con cerca de cuatro millones de hectáreas de bosques y pastizales. La emergencia se repite, en menor proporción, en otros países de la región como Perú y Ecuador y, recientemente, Colombia.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), de Brasil, del 1.º de enero al 12 de septiembre, en América del Sursehanregistrado350.730incendios forestales, cifraque ya supera el total reportado el año pasado y que,

ubicarse por encima de los últimos cuatro años. La deforestación, el cambio climático y las malas prácticas agrícolas, entre otros factores, como los incendios iniciados por humanos, son algunos de los factores que explican las recientes emergencias, apunta el INPE.

Para Uriel Murcia, coordinador del programa de Investigación y Modelos de Funcionamiento y Sostenibilidad del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi, no hay que perder de vista que los incendios en la Amazonia de Brasil y Bolivia se presentan, históricamente, durante estos meses. Esto es así, explica Murcia, porque las dinámicas de la rotación de la Tierra y de los vientos hacen que la masa nubosa de la Amazonia esté sobre la parte norte de este gran bosque, que corresponde a la parte colombiana, donde se presentan lluvias. "En enero, febrero y marzo, que es la temporada seca en nuestra Amazonia, la masa nubosa está en la parte sur, que corresponde a Brasil y Bolivia", agrega el investigador.

No obstante, desde hace varios años, varios investigadores han resaltado el rol del cambio climático en las recientes emergencias del continente. De hecho, en el boletín del 10 de septiembre, el con tres meses por delante, podría INPE indicó que "los incendios INPE de Brasil.

forestales en Brasil y otros países sudamericanos se están intensificando debido al cambio climático, que está provocando sequías prolongadas en biomas como el Pantanal y la Amazonia".

#### ¿Qué está pasando en Colombia?

Mientras tanto, la situación en Colombia, donde se reportan 20 incendios activos (como se observa en el mapa), según el reporte más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se explica por dos factores, expone José Daniel Pabón, Ph. D. en Meteorología de la Universidad Estatal Hidrometeorológica de Rusia e investigador de la Universidad Nacional de Colombia.

A la temporada seca que han vivido los últimos meses los depar-

La deforestación, el cambio climático y las malas prácticas agrícolas, así como los incendios iniciados por humanos, son algunos de los factores que explican las recientes emergencias, apunta el

tamentos de la región Andina, Pabón agrega el paso de la Oscilación de Madden-Julian (OMJ) que, en las últimas semanas, ha exacerbado las condiciones de sequía que se venían presentando en varias regiones del país. Según Pabón, en los próximos días esta oscilación entraría en su fase convectiva, lo que favorecería las condiciones de lluvia. Aun con más precipitaciones, Pabón considera apresurado asegurar si los incendios disminuirán durante las próximas semanas.

Pese a esa incertidumbre, 381 municipios del país están en algún nivel de alerta por incendios forestales, de acuerdo con el más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM): 74 en alerta roja, 184 en alerta naranja y 123 en alerta amarilla. Del total de estos municipios, 212 están ubicados en la región Andina, 135 en el Pacífico y los 34 restantes se reparten entre la Amazonia, el Caribe y la Orinoquia.

Aunque Carlos Carrillo, director nacional de la UNGRD, asegura que la situación "no está fuera de control" y destacó la respuesta del sistema de gestión del riesgo en Tolima y Huila, donde se concentran la mayoría de los incendios, sí reconoció que las capacidades son limitadas. En diálogo con este diario, Carrillo explicó que la mayoría de los cuerpos de bomberos del que se avecinan.

país trabajan sin los equipos adecuados y de manera voluntaria, por lo que llamó la atención para que se invierta mayor dinero en estos cuerpos.

Pero al director de la entidad encargada de gestionar la preparación y respuesta a las emergencias ocasionadas por eventos climáticos le preocupa otro asunto que ha pasado un poco desapercibido en las últimas semanas: el fenómeno de La Niña. La semana pasada, el IDEAM dio a conocer que existe un 71 % de probabilidad de que este fenómeno, que ocasiona lluvias por encima de los promedios históricos en gran parte del país, se configure entre septiembre y noviembre de este año.

En pocas palabras, dice Carrillo, no alcanza la plata que se necesita para atender las emergencias que se generarán -- inundaciones y deslizamientos, entre otras-. En sus cálculos, el país necesitaría de \$7 a \$10 billones para enfrentar estos eventos, pero la nación no tiene ese dinero, por lo que la UNGRD le pidió al Ministerio de Hacienda una adición presupuestal por \$700.000 millones que no ha sido respondida. Aun si La Niña, que se espera se extienda hasta el primer trimestre del próximo año, es débil, Carrillo es consciente de que el país no está preparado para los meses de lluvia

## Escolta de magistrado mata a presunto ladrón

Un escolta de un magistrado de la Corte Constitucional mató a un presunto ladrón de vehículos, en la carrera 50 con calle tercera. El guardaespaldas estaba esperando a su protegido, cuando lo abordaron unos delincuentes, quienes lo intimidaron con armas de fuego, con la intención de robarle la camioneta.

Sin embargo, la víctima sacó su arma de dotación, se enfrentó con los asaltantes y causó heridas a dos de ellos, quienes alcanzaron a huir. Minutos después del tiroteo, uno de los delincuentes llegó a la Clínica de Occidente, en la localidad de Kennedy, para ser atendido, pero falleció en el centro asistencial, según informan las

autoridades.

En esta misma línea, las autoridades están cotejando el testimonio del escolta con las imágenes de las cámaras de seguridad en el lugar de los hechos, para establecer cuál fue la ruta de escape utilizada por estos individuos y capturar a toda la banda.

Las autoridades cotejan el testimonio del escolta con las imágenes de las cámaras de seguridad en el lugar de los hechos.

# Bogotá

Las Iluvias brillan por su ausencia

# Vuelven los incendios: así avanzan las labores de restauración

En las últimas semanas en Bogotá y Cundinamarca se recrudecieron los incendios forestales, a la par que avanzan las labores de restauración de zonas afectadas por emergencias pasadas. Repasamos el panorama.



CAMILO TOVAR PUENTES

ctovar@elespectador.com @causasperdidaz

Pese a que se preveía que a partir de agosto las lluvias y, en general, la incidencia del fenómeno de La Niña sería un bálsamo para los embalses, ríos y quebradas de Cundinamarca y Bogotá, las lluvias han brillado por su ausencia, agravando la crisis por el abastecimiento de aguay, de paso, reviviendo el riesgo de los incendios forestales. En julio, el Ideam pronosticó que en agosto y septiembre existía alta probabilidad de que las precipitaciones aumentaran del 50 % al 60% en la región, cifra mayor a los históricos registrados en la zona en esas fechas.

Sin embargo, la realidad es muy distinta. Según informó el Acueducto de Bogotá, agosto fue el mes más seco de los últimos 55 años para el sistema Chingaza, situación que, además de afectar más los niveles de los embalses Chuza y San Rafael, prolonga la sequía y aumenta el riesgo de conflagraciones en los bosques. Sin ir más lejos, el 9 de septiembre, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que en la capital se atendieron siete incendios forestales, la mayoría en el borde oriental de la ciudad, lo que evocó la emergencia de comienzos de año, que afectó 109,42 hectáreas.

La situación de Bogotá se replica en Cundinamarca. Ayer los bomberos atendieron cinco



Para la restauración de Entrenubes se invertirán \$280 millones, a seis meses. / Foto: Secretaria de Ambiente

municipios de Villeta (tres eventos),La Vega, Sasaima, Tocancipá, Albán, Pandi y Viotá. En lo corrido de 2024, han atendido 648 incendios, en 99 de los 116 municipios del departamento, que arrasaron 4.894 hectáreas. Solo en septiembre han atendido 93 incendios, en 30 municipios, que han afectado unas 900 hectáreas de vegetación.

#### ¿Y la restauración?

La preocupación no es menor. Si bien, los socorristas han logrado extinguir los incendios, el reto ahora podría ser más complejo: la restauración. Desde comienzo de año, la Secretaría de Ambiente conformó una mesa de expertos y científicos integrada, entre otros, por especialistas de la U. Nacional, la CAR Cundinamarca, la U. Javeriana, la U. Distrital Francisco José de Caldas, el Instituto Alexander von Humboldt y entidades del Distrito como la Empresa Aguas de Bogotá, la Empresa de Acueducto, Bomberos y el Jardín Botánico.

tauración de las zonas afectadas está enfocado en recuperar el suelo; el control de especies invasoras (propagadoras del fuego), el enriquecimiento de las zonas con árboles nativos y una estrategia para proteger el hábitat de la fauna que allí habita. El objetivo es que las especies nativas logren emerger de manera natural, como sucede en los páramos.

En ese sentido, el 5 de septiembre se llevó a cabo la sexta mesa de expertos, donde se evaluó la implementación de los planes para avanzar en la restauración de los ecosistemas afectados. Tras una visita al Parque Entrenubes, uno de los puntos afecta-

Se han recuperado 3,8 de las 7,13 hectáreas afectadas en Entrenubes y se han plantado 370 árboles de 16 especies de los 3.000 que se tiene

dos, "se presentó la propuesta de hacer seguimiento en los primeros 36 meses y oyeron aportes en cuanto a las variables a monitorear, como frecuencia de medición y metodologías", explica Natalia Ramírez, líder de la subdirección de Ecosistemas de la Secretaría de Ambiente.

A la fecha, se han recuperado 3,8 de las 7,13 hectáreas afectadas en Entrenubes y se han plantado 370 árboles, de 16 especies (de los 3.000 presupuestados), para, poco a poco, "devolver las funciones ecosistémicas del sitio, recuperar el suelo, mejorar la calidad del aire y evitar la sucesión de procesos erosivos", dice Susana Rodríguez, integrante del Grupo de Restauración Ecológica de la Secretaría de Ambiente.

Esta restauración tiene una inversión de \$280 millones, de los que se han ejecutado \$32 millones, dinero que se ha destinado a la implementación de acciones de limpieza, manejo y control de rebrotes de especies exóticas como el retamo, el incendios forestales en los El plan de acción para la res- presupuestado sembrar. pasto kikuyo e, incluso, el euca- ponsabilidad.

lipto y los pinos, que predominan en la mayor parte del paisaje de los Cerros Orientales. Las labores también implican la firma de acuerdos de conservación con los privados, con terrenos en las zonas afectadas. En ese sentido, en Entrenubes ya se firmó un acuerdo, para restaurar 1,5 hectáreas, mientras que en los Cerros Orientales se firmaron dos, uno de ellos en el cerro El Cable, en el predio del Fideicomiso Paraíso Medio, que sufrió afectaciones en 17 de sus 31 hectáreas de terreno. El segundo fue con el Seminario Calasanz, donde se afectaron seis hectáreas. También se adelantan gestiones en el cerro El Cable y la quebrada La Vieja, en Chapinero.

#### Los bomberos

Mientras en Bogotá hay un plan, en el departamento es más complejo. Para empezar, hay una arista que agrava la situación: los cuerpos de bomberos. Tras el llamado que hizo la Procuraduría, en abril, para analizar las estrategias de gestión de riesgo y garantizar atención de emergencias derivadas por el fenómeno de El Niño y de La Niña, se evidenciaron vacíos en ciertas zonas.

Por un lado, según Álvaro Farfán, delegado de Bomberos de Cundinamarca, solo 81 de los 116 municipios del departamento tienen cuerpos de bomberos activos, de los cuales apenas tres son de carácter oficial. A estos se suman 35 municipios donde, en caso de una emergencia, no hay quién la atienda y quedan a merced de sus vecinos. Incluso hay municipios en donde, pese a contar con organismos de socorro, las alcaldías siguen sin elaborar convenios con cuerpos de bomberos vecinos que, al menos, garanticen una modesta operación.

En medio de los contrastes avanzan las labores de restauración, a la espera del regreso de las lluvias. El Distrito anunció que dispone de 54.810 árboles para procesos de restauración y, como pueden tardar más de 20 años en crecer, el mensaje es que los esfuerzos también se encaminen a fortalecer la pedagogía para, tal como pasó con el agua, incentivar un cambio de nuestra relación con la montaña y sus ecosistemas, pues no hay que olvidar que los incendios forestales ocurren por la intervención, consciente o accidental, del ser humano. Con un cambio climático cada vez más agresivo, ese viro subjetivo tendrá que entenderse ya no como una opción, sino como una res-

### Dueño de Andrés Carne de Res le escribió una carta a Laura Villamil

Andrés Jaramillo, dueño del restaurante Andrés Carne de Res, publicó un mensaje dirigido a Laura Villamil quien sufrió quemaduras tras dar un show en ese lugar- y a su familia, que tituló "La poeta eres tú". Es la primera vez que se pronuncia tras el accidente y lo hizo para hacer un llamado a la reconciliación.

"Comprendemos y nos solidarizamos con el dolor, el amor y apoyo de tu familia. No reconciliarnos no conducirá a final feliz. Nuestras manos solo tienen la intención de abrazar el futuro feliz para todos, para nuestro trabajo incansable y para las ganas de seguir danzando", reza la carta, donde Jaramillo exaltó

la labor artística de Villamil. Ella sigue su proceso de recuperación, tras permanecer sedada durante tres semanas. Su hermano informó que, luego de retirarle la sedación, ella respondió de manera satisfactoria y pudo volver a abrir los ojos. "Ha podido abrir los ojos y escuchar".

Comprendemos y nos solidarizamos con el dolor, el amor y apoyo de tu familia. No reconciliarnos no conducirá a final feliz.

# Bogotá



MARÍA ANGÉLICA GARCÍA **PUERTO** 

magarcia@elespectador.com a\_amariag

El relleno Doña Juana, inaugurado en 1988, es el sitio de disposición de basuras más grande del país. Aunque su licencia está próxima a caducar, el Distrito planea extender su vida útil 37 años más. Para lograrlo, proyecta construir dos muros de contención, mejorar las vías de acceso y saldar una deuda: construir la planta de lixiviados. Sin embargo, el plan no cae bien entre las comunidades de Mochuelo Alto y Bajo, que viven a 820 metros del relleno. Para ellos, cualquier acción es alargar un problema, que llevan padeciendo tres décadas.

"Quisiéramos un cierre definitivo, pero ¿lo hará el Distrito, sabiendo que no tiene a dónde llevar los residuos y la gente sigue reciclando mal?", pregunta Yuri Vidal, lideresa de El Mochuelo. La pregunta adquiere peso al saber que al día llegan al relleno casi 7.000 toneladas de basura, de las cuales el 30 % se hubiera podido aprovechar, situación que es el origen de una cadena en la que cada gramo de basura suma para generar nefastos efectos ambientales, como lo revela un reciente informe de la ONG Greenpeace, que se concentró en analizar una de las tantas consecuencias de esta cadena: la generación, la captura y las emisiones de gas metano en Doña Juana.

El resultado no fue alentador: desde 1987, al menos, el 50 % del gas que se produce por la descomposición de la basura no se capturó ni se aprovechó, por lo que este compuesto sigue en el ambiente, contaminando el aire. Solo el año pasado llegaron a Doña Juana dos millones de toneladas de basura (algo como 54.000 buses de Transmilenio), que generaron 93.000 toneladas de metano. "Esto hace que la crisis climática tenga implicaciones, además, en términos de salud pública y en la economía", dice Tatiana Céspedes, coordinadora de campañas.

#### Las implicaciones para la salud

El metano está en sitios donde no llega el oxígeno, pero a causa de las altas temperaturas se termina liberando al ambiente, explica Jesús Vargas, biólogo y



Usme y Ciudad Bolívar fueron las localidades con mayor pobreza monetaria en 2021: 57,8 % y 57,4 %, respectivamente. / Óscar Pérez

El metano dura hasta 7 años en la atmósfera

# El preocupante gas que emana en Doña Juana por la disposición de basuras

Ad portas de cambiar el esquema de aseo, Greenpeace revela un informe sobre el impacto del gas metano que emana del relleno. Además generar más muertes por mala calidad del aire, tendrá implicaciones económicas.

lógica. "El metano actúa como contaminante atmosférico, que provoca ingresos hospitalarios por asma y muertes prematuras por enfermedades cardiovasculares", explica la Organización Mundial de la Salud. Los residentes de las veredas aledañas al relleno conocen los efectos del metano. "A pesar de que digan que tratan el relleno, el olor en las noches es fuerte", cuenta Viviana Rodríguez, habitante de Mochuelo Bajo. "La gente está enferma de gripa o tiene infecciones en la piel. No tenemos centro de salud. A veces vienen del Distrito, pero es esporádico", dice Nora Durán.

Pese al reclamo, la Secretaría especialista en restauración eco- de Salud dice que sí actúa. Hasta Yuri Vidal, lideresa del barrio Mochuelo.

agosto realizaron 12 actividades de manejo de vectores en Usme y siete en Ciudad Bolívar. Además, en dos jornadas (27 de julio y 24 de agosto) aplicaron vacunas contra influenza, neumococo v VPH. "La Subred de Salud Sur realiza seguimiento a los nacimientos y defunciones en los barrios priorizados y análisis de las enfermedades relacionadas con la descomposición de residuos".

Queremos una vida digna como cualquier bogotano",

#### Costoso riesgo

Según Greenpeace, si Doña Juana deja de operar en 2024, las emisiones residuales de metano podrían ser las responsables de la muerte de 450 personas en las próximas décadas. Pero, como la idea es prolongar su vida útil, el riesgo se multiplicará. Por eso, para la ONG ambiental, que calcula que este año el relleno emitirá 62.802 toneladas del gas, las implicaciones económicas serán astronómicas: en los próximos 65 años podrían generar gastos por \$4,3 trillones en daños ambientales y atenciones de salud.

"Esto se basa en el PIB del país. Y es una plata importante, que puede gastarse en la restauración del barrio Mochuelo, mejorar la sada de sufrir las consecuencias.

salud de estas personas o combatir incendios forestales", acota la coordinadora de campañas de la ONG. Si bien Doña Juana posee una planta de biogás para aprovechar los gases, Céspedes agrega que no es suficiente para la cantidad de basura que llega a diario al relleno. "Necesitamos una transición hacia la innovación tecnológica. Y esto debe ir con un plan de gestión integral de residuos, donde se avance a un modelo donde se recicle", instó Céspedes.

#### ¿Cómo avanzar?

Cartones separados, botellas de plástico limpias y una basura única para los desechos orgánicos es el día a día de la mayoría de los habitantes de la zona rural de El Mochuelo. Allí todos saben la importancia de reciclar, porque viven las consecuencias de quienes no lo hacen. "Colombia debería sancionar a quienes no lo hagan, como en otros países", dice Iris Albarracín, representante legal de la Fundación Colombia Líderes por Mochuelo.

En esto coincide la lideresa Yuri Vidal: "La directora de la UAESP no ha sido asequible con la comunidad. Nosotros queremos aportar una solución. En México vimos como los lunes, martes y miércoles los camiones solo recolectan residuos no aprovechables, y jueves y viernes los aprovechables y orgánicos. Ellos no tienen relleno, tienen plantas de separación y de tratamiento".

Sobre cuáles son las apuestas para mejorar la operación de Doña Juana, la administración ha dicho que el nuevo esquema apunta a pasar de un modelo lineal a uno circular, con la reutilización con "ecopuntos" fijos. "Lo ideal sería que en los hogares separáramos correctamente los residuos. Pero es un proceso lento y difícil. Tener un incinerador es costoso y eso se tiene que recuperar vía tarifa", aseguró Carolina Montes, docente de medioambiente de la U. Externado.

La oportunidad la tiene el Distrito con el planteamiento del nuevo esquema de aseo, que procure el beneficio integral de los recicladores, aporte a minimizar el impacto del cambio climático y garantice un aire limpio. Mientras se elabora e inicia su implementación, la apuesta también está en las campañas de concientización ambiental en los hogares y centros educativos de la ciudad. La comunidad de Ciudad Bolívar y Usme, cerca al relleno, está can-

## ANT le entregará víctimas del paramilitarismo 18.000 hectáreas

Hasta 18.000 hectáreas de las tierras que en el pasado les pertenecieron a jefes paramilitares como Jorge 40 y los hermanos Castaño serán entregadas a víctimas de esas organizaciones criminales. Así lo confirmaron la Unidad para las Víctimas y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), las cuales firmaron un convenio por \$175.000

millones.

Se trata de una estrategia de doble vía. La ANT le compró las tierras al Fondo para la Reparación de la Unidad para las Víctimas, con el objetivo de que sean entregadas a campesinos en el marco de la reforma rural integral. Asimismo, con el dinero invertido, la Unidad seguirá pagando las sentencias

que ordenan reparaciones a las víctimas del conflicto armado.

"Esos bienes eran activos ociosos del Estado, que serán entregadas a campesinos sin tierras. El convenio, además, tiene una capacidad de 130.000 hectáreas más, entonces tiene un gran potencial", explicó Felipe Harman, director de la ANT.

Es una estrategia de doble vía, pues la ANT entregará las y la Unidad para las Víctimas, podrá usar el dinero para pagar sentencias.

# Judicial

Tiene dos de tres candidatos

# El "vargasllerismo" conquistó las altas cortes en la carrera por la Procuraduría

Germán Varón Cotrino fue ternado por la Corte Suprema de Justicia y Luis Felipe Henao por el Consejo de Estado. Ahora, la Presidencia de la República hace los cálculos para enviar a un candidato que pueda ganarle a los discípulos de Cambio Radical.



JHORDAN C. RODRÍGUEZ

rodriguez@elespectador.com ■ @JhordanR11

Dos de los tres candidatos que competirán para el cargo de procurador general de la Nación están definidos. En la mañana de este lunes, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia sesionó de manera extraordinaria para votar v elegir a su candidato para conformar la terna de la cual saldrá el próximo jefe del Ministerio Público, que reemplazará a Margarita Cabello Blanco desde enero de 2025. El excongresista de Cambio Radical, Germán Varón Cotrino, logró hacerse elegir por el alto tribunal para competir por el cargo y es la segunda ficha de Germán Vargas Lleras que queda en firme dentro de la carrera.

La crema y nata de Cambio Radical se montó con todas las de la ley en la carrera por tomar las riendas del Ministerio Público. Desde el pasado 3 de septiembre, el Consejo de Estado –que al igual que la Corte Suprema y la Presidencia de la República ponen candidatos en la terna que votará la plenaria del Senado a finales de este mes- optó por un discípulo del exvicepresidente Vargas Lleras, durante el segundo periodo del santismo. Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, logró alzarse como candidato de ese alto tribunal, en el que sacó 20 de 30 votos posibles. Desde el primer momento, logró moverse habilidosamente entre los despachos de los consejeros y se posicionó como favorito desde el primer momento.

Aunque la elección de Luis Felipe Henao fue "sencilla" por las dos terceras partes que sacó en una sola ronda en el Consejo de Estado, que una segunda ficha del "vargasllerismo" fuera elegida. tomó más trabajo. Germán Varón





Luis Felipe Henao (izquierda) y Germán Varón Cotrino (derecha), ternados a la Procuraduría / Archivo

dente de la Cámara de Representantes en 2008 siendo congresista de Cambio Radical, fue el candidato de todo el proceso que más le madrugó a la carrera. Aunque la convocatoria se abrió desde el 8 de junio, por lo menos un mes y medio antes, según le relataron distintas fuentes de la Corte Suprema a El Espectador, Varón Cotrino va estaba visitando despachos y buscando votos.

En el camino de ese discípulo de Vargas Lleras, Varón Cotrino, se cruzó un poderoso palo en la rueda: el actual secretario del Senado, Gregorio Eljach Pacheco. Desde que el nombre de los dos apareció en la lista de inscritos, y hasta la última semana,

dad en la que cada uno parecía ir asegurando más y más votos de los magistrados. Finalmente, el tiempo y constancia le dieron frutos al político de Cambio Radical, que en una única ronda barrió con sus contrincantes, logrando 13 de los 18 votos posibles. Incluso,

La Casa de Nariño, de otro lado, se estaría definiendo entre dos nombres: Héctor Carvajal y Jorge Perdomo, para elegir el tercer ternado a Cotrino, quien llegó a ser presi- se mantuvo una cerrada rivali- procurador general.

Eljach, quien también estaba "haciendo la tarea" en el alto tribunal, al final se fue en blanco, porque fue también superado por la candidata Mónica Cifuentes, quien obtuvo tres votos en la Sala de este lunes.

La decisión de la Sala Plena de la alta corte pudo tomarse el pasado jueves. Sin embargo, la sala que normalmente debe ser de 23 magistrados, tiene, por ahora, cinco vacantes: dos de la Sala Civil, dos de la Sala Laboral y uno de la Penal. Aun así, el pasado jueves, cuando los 10 aspirantes para ser ternados por la Corte se presentaron en audiencia pública para defender sus candidaturas, hubo dos ausencias más: la de la magistrada Hilda González tridente.

Neira (Sala Civil) y la magistrada Clara Inés López (Sala Laboral), dejando solo 16 togados. Según conoció este diario. González le pidió a sus compañeros de Sala Plena que aguantaran la decisión hasta pasado el fin de semana, para alcanzar a regresar a Bogotá y poder votar.

Con la elección de los "vargaslleristas", Henao por el Consejo de Estado y Varón Cotrino por la Corte Suprema de Justicia, el ternado que queda pendiente es el que pondrá la Presidencia de la República. Fuentes al interior de la Casa de Nariño v cercanas al proceso de elección le manifestaron a este diario que el presidente Gustavo Petro estaba aguantando la elección de su candidato, a la espera de que las altas cortes eligieran a los suyos. Desde la oficina presidencial quieren conocer bien a los contendores de sus aspirantes, para hacer el cálculo político que necesitan en el Congreso para que su ficha gane el

La Casa de Nariño se estaría definiendo entre dos nombres: Héctor Carvajal y Jorge Perdomo. El primero, abogado del jefe de Estado en distintos casos desde su época como alcalde de Bogotá. El segundo, exvicefiscal general de la Nación en la era de Luis Eduardo Montealegre. Fuentes al interior de la Presidencia de la República le señalaron a este diario que a Petro le gustaría dejar como candidato a su abogado y amigo Carvajal, sobre todo, porque quería ternarlo en el proceso de elección de fiscal general. Sin embargo, los corrillos políticos de la Presidencia y el Congreso señalan que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, atajó las ideas del mandatario e impidió que Carvajal llegara más lejos en esa ocasión. Aun así, esta vez lo que podría evitar que lo ternen es que Perdomo sabe moverse mejor en la esfera política.

Por ahora, los dos candidatos del "vargasllerismo" ya se están moviendo en el Senado para conseguir los votos que los dejen a cargo del Misterio Público, cuando Margarita Cabello deje el puesto en enero del próximo año. Henao, el más joven de los dos, es quien pinta como el que recibiría el espaldarazo más fuerte de Germán Vargas Lleras y Cambio Radical en el Senado a finales de este mes. Sin embargo, el pasado de Varón Cotrino en el Congreso le permite conservar amigos de distintos partidos que podrían darle ese refuerzo, antes de que se conozca la tercera pieza del

## Avalan proposición para que Colombia tome partido con Venezuela

Este lunes, con 83 votos a favor v 27 en contra, la plenaria de la Cámara aprobó una proposición de Andrés Forero, representante del Centro Democrático, que invita al Congreso a rechazar los hechos alrededor de las elecciones en Venezuela

Tras la votación, Jaime Raúl Salamanca, presidente de la corporación, indicó que

reconocer resultados electorales no es competencia de la Cámara, pero dijo que "el derecho a la protesta y el respeto de los DD. HH. deben ser protegidos en toda democracia, en especial en Venezuela" y que "las decisiones del Estado deben poner primero el bienestar de los migrantes".

"La Cámara de Colombia condena

de manera categórica el flagrante desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas e invita al presidente de la República, Gustavo Petro, a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela para el período 2025-2031", se lee en la proposición aprobada.

La proposición fue aprobada por la plenaria de la Cámara, con 83 votos a favor y 27 en contra, pero no es vinculante para el Gobierno.

# Política

La votación se aplazó hasta el 30 de septiembre

# Los secretos de la sesión más tensa en el CNE para revisar expediente Petro

Solicitudes para suspender el debate o rotar el expediente y una repentina recusación contra todos los magistrados son algunas de las escenas que se vieron este lunes en la sala plena. Se aproximaría la votación de los magistrados.



LAURA C.PERALTA GIRALDO

lperalta@elespectador.com 

El presidente Gustavo Petro y los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) tienen claro que hay activo todo un juego político en la entidad frente al expediente que busca formularles cargos al mandatario y a su "campaña del cambio". Este lunes, la estrategia de la defensa del jefe de Estado se sintió, pero los togados también hicieron lo propio respondiendo negativamente a algunos movimientos.

Por casi cuatro horas estuvieron reunidos los magistrados del CNE en sala plena, siendo este uno de los encuentros más extensos que han tenido hasta ahora bajo el marco de la ponencia contra Petro, un extenso documento, redactado por Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y el cuestionado Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) que habla de una supuesta violación del tope de gasto permitido en campaña por más de \$5.000 millones.

El encuentro estaba cantado desde la semana pasada para este lunes, pero desde antes de que dieran las 11:00 de la mañana, la hora fijada para la sala plena, ya mucho había ocurrido.

Lo primero es que el pasado viernes, el abogado del presidente, Héctor Carvajal, envió una carta a todos los magistrados pidiéndoles que se abstuvieran de votar entretanto se definía un recurso de nulidad que presentó al Consejo de Estado, pues para el mandatario, la Sala de Consulta de este tribunal no podía dirimir el conflicto de facultades entre el CNE y la Comisión de Acusación.

Aunque la solicitud no tuvo

apoyada por las magistradas Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez (Pacto Histórico), sí le costó a la sala plena largos minutos dar su discusión.

Lo que dijeron los otros togados es que hasta que no haya un concepto del Consejo de Estado no tienen por qué ponerle freno al caso. La decisión responde también a que a inicios de 2025 vencen los términos de la indagación.

Pero horas antes de esta escena, el mismo Carvajal calentó el debate diciendo ante algunos medios de comunicación que, independientemente de la decisión que tome el CNE, el Ejecutivo no la acatará. La defensa prepara una tutela e incluso pone sobre la mesa la alternativa de ir a la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos (CIDH). El pronunciamiento borró de facto la posibilidad de que la solicitud de abstención fuera tenida en cuenta.

De otro lado, durante el fin de semana, el magistrado Altus Baquero (Partido Liberal) le envió una carta a la presidenta del CNE, Maritza Martínez (Partido de la U), pidiéndole ser reintegrado a sus funciones. En el mensaje argumentó que si bien el Consejo de Estado lo suspendió por no cumplir presuntamente con los requisitos para el cargo, la Corte Constitucional suspendió sus efectos hasta que una tutela que él presentó sea respondida.

En efecto, Baquero llegó sobre las 11:00 de la mañana a la sala plena y les pidió a sus compañeros votar a favor de su solicitud. Sin embargo, fuentes cercanas a la entidad cuentan que la relación entre él y los otros togados no atraviesa sus mejores tiempos y algunos temían que, de ser reintegrado, pidiera la ponencia para rotación, dilatando aún más su discusión.

El magistrado confirmó que sí tenía pensado pedir la ponencia, pues al estar suspendido no conoce el documento propiamente. Finalmente, se le negó su petición.

Algunos vieron la espontánea llegada de Baquero como un posible movimiento del Ejecutivo para tener la ponencia en rotación por unas semanas más, pues sostienen que ha habido conversaciones entre el magistrado y sectores petristas.

Quien sí pidió el expediente fue la magistrada Velásquez, que se excusó de no haberlo hecho antes, por estar con incapacidad médica. Hay quienes cuestionaron que no lo haya hecho virtualmente o incluso el pasado jueves, cuando retomó labores en el

El documento estará hasta el próximo lunes 23 de septiembre en manos de Velásquez, quien dice ser la única de los togados en decir públicamente que el CNE no tendría la facultad de investigar al presidente.

Pero esto no es todo. Pues de

imprevisto, la Secretaría de la entidad les informó a los magistrados que todos habían sido recusados por un ciudadano anónimo. Pero, tal como lo dijo la entidad en un comunicado este no cumplía con los requisitos legales para considerarse como una recusación.

El documento constaría de tres párrafos en los que no se dejan claros los motivos de la recusación, por lo que fue devuelta a la Secretaría para que se le informe al ciudadano, que faltan algunos datos para ser tenida en cuenta.

Mientras los magistrados discutían, afuera el edificio, un grupo de personas se manifestaba a favor de un juicio político contra Petro, un camino del que empezó a hablarse con mayor fuerza desde hace algunos meses y que solo podría iniciar la Comisión de Acusación de la Cámara, pues el CNE solo podría llegar a dictaminar cargos administrativos y compulsar copias a la Fiscalía y el Congreso.

Para evitar cualquier tipo de inconveniente, la Policía Nacional custodió el lugar e incluso hubo presencia de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes conocida ESMAD. Son varios los magistrados que dicen estar preocupados por su seguridad, pues piensan que los comentarios del presidente en su contra pueden tener repercusiones en la opinión pública.

El caso se reactiva el próximo 30 de septiembre y, si no se reintegra Baquero o falla el Consejo de Estado a favor del abogado Carvajal, ya habría vencido la rotación y no quedaría otro camino que su votación, un capítulo que también tomará su tiempo, pues ninguno de los dos "bandos" tendría los votos suficientes, que son al menos seis.

La defensa de Petro continuará reiterando que el CNE no puede investigar al presidente y que los tiempos para indagar la campaña ya vencieron. Esto lo hará con pronunciamientos, recursos, marchas y, no se descarta, ante las Naciones Unidas, donde estará el presidente toda la próxima semana en la Asamblea General.

No obstante, la firma de Petro a un proyecto legislativo podría tumbar algunos de sus argumentos, pues cuando era congresista escribió su nombre en una iniciativa que hablaría de la facultad del CNE para indagar las campañas cuando hubiese de por medio un posible indicio de irregularidad. Ya se agitó el debate.



efecto este lunes, pues solo fue La presidenta del CNE, Maritza Martínez, indicó que el estudio de la ponencia Petro fue aplazada./ Óscar Pérez

## "¿Dónde está Pegasus?": comisión de inteligencia alista un debate

José Antonio Correa (de La U). presidente de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso, dio este lunes detalles sobre la decisión de citar a debate de control político a varias entidades por la presunta compra del software espía Pegasus, denunciado hace poco por el presidente Gustavo Petro.

"Queremos saber cuáles son los datos que se tienen sobre Pegasus. Sabemos que existieron negociaciones en 2021 y que supuestamente se efectuó un pago. Lo interesante es saber dónde está Pegasus. El objeto del debate, supuestamente, era intervenir 2.600 líneas. Queremos saber el origen de los recursos, pero también dónde

está", dijo el senador Correa. Sobre la suspensión de Colombia del Grupo Egmont, organización internacional de lucha contra el lavado de activos. Correa afirmó: "Me causó sorpresa, porque el principal colaborador para el esclarecimiento de la verdad es la UIAF, que

necesita comunicaciones permanentes".

El debate en el Congreso se haría de forma reservada, por tratarse de información catalogada como de seguridad nacional.

## Política

La relación se está volviendo tensa

# Se "cocina" fractura entre presidentes de Senado y Cámara por choques con el Gobierno

La tensa relación que viven el presidente Gustavo Petro y el Congreso ya impactó en el diálogo entre Efraín Cepeda y Jaime Salamanca.

#### REDACCIÓN POLÍTICA

La pugnacidad en la que están enfrascadas las ramas Ejecutiva y Legislativa por cuenta de varios proyectos que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha intentado tramitar sin éxito en el Congreso, tanto por la falta de acuerdos como por la disputa política normal que suele darse entre oficialismo y oposición, tuvo un efecto secundario que hasta ahora ha pasado inadvertido.

En efecto, el senador Efraín Cepeda y el representante Jaime Raúl Salamanca, presidentes del Congreso, comenzaron a tener roces directos y públicos por sus posturas en torno a cómo se debe tramitar la relación con la Casa de Nariño. Y aún no completan los dos meses en sus cargos.

La cuerda de esta relación se viene tensionando por varios factores, entre ellos la forma en la que el jefe de Estado se refiere a ambas cámaras congresionales según qué tan favorables sean las decisiones de cada una para su administración.

Al Senado -que comanda Cepeda (Partido Conservador)lo ha señalado constantemente de intentar frenar su agenda, en especial con la polémica que se formó en torno al monto de \$523 billones que el Gobierno busca que se le habilite para el Presupuesto General de la Nación 2025. Y a la Cámara, que lidera Salamanca (Alianza Verde), la suele abordar de mejor manera salvo cuando el objetivo de sus

ción que, por esquema jurídico, es la encargada de indagar los temas relacionados con el jefe de Estado.

De hecho, en una de sus intervenciones más recientes, el presidente Petro señaló que el senador Cepeda supuestamente tendría un interés velado en que se frene su mandato para que así, de acuerdo con lo que dijo, el actual jefe del Senado asuma la Casa de Nariño. Esto, por supuesto, fue rechazado de inmediato por el legislador conservador.

"He creido varias veces en su palabra y usted sabe lo que ha pasado. Claro que es no tanto al Congreso sino a la Cámara de Representantes, en su Comisión de Acusaciones, y en la plenaria a quien le tocará decidir si el presidente se va o no. Pero será con todo el pueblo de Colombia en las calles; al final, será el pueblo de Colombia quien decida", le dijo Petro a Cepeda ratificando que supuestamente habría un interés de sacudir la decisión electoral de 2022.

El legislador conservador no guardó silencio y le respondió en los mismos términos, y de paso ratificando la independencia que debe tener el Capitolio.

"Cómo se ve que usted no conoce el talante democrático del Congreso. Acá no jugamos con la democracia. Usted debe terminar su período y los colombianos con su voto decidir qué rumbo quieren para el país después de usted. Nosotros no tomamos atajos ni debilitamos la institucionalidad. En lugar de buscar fantasmas que no existen dardos es la Comisión de Acusa- lo invito a que se concentre en los Cámara.

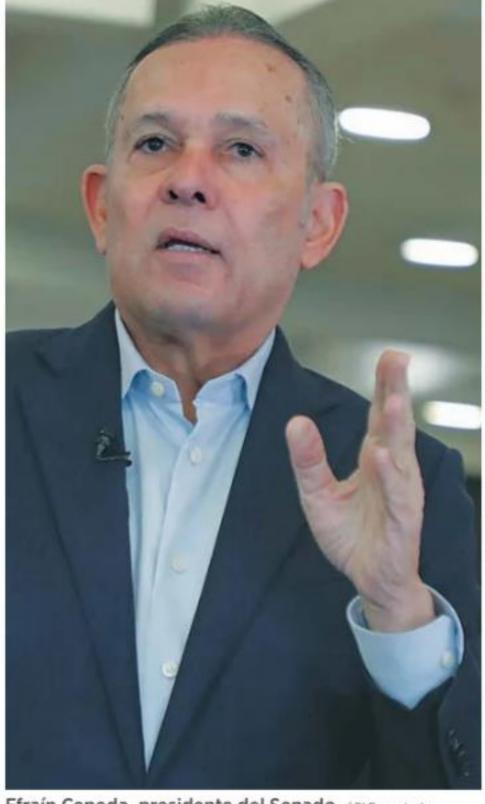

Efraín Cepeda, presidente del Senado. / El Espectador



Jaime Salamanca, presidente de la Cámara. / El Espectador

resultados que el país espera", precisó Cepeda.

Todo esto se enmarca en un contexto en el que la plenaria de la Cámara debe retomar el segundo debate de la reforma laboral, el presupuesto sigue en vilo, entró otra vez un proyecto de 48 artículos para hacerle una cirugía al sistema de salud y, entre otros asuntos del interés directo de Petro, está pendiente que se tramite la ley ordinaria que le da piso jurídico a la jurisdicción agraria.

Y aquí, tras este trasegar de dardos mutuos entre el Ejecutivo y el Legislativo -que son replicados por los adeptos de cada parte desde sus tribunas-, es que se conecta la fractura que se está gestando entre Cepeda y Salamanca como los líderes del Senado y de la Cámara.

Cepeda ha recibido apoyo de varios sectores, incluyendo por supuesto los de oposición. Parti-

Los choques que han tenido las ramas Ejecutiva y Legislativa están teniendo efectos en el diálogo interno de los jefes de Senado y dos como el Centro Democrático y Cambio Radical salieron en defensa del presidente del Senado ante los dardos del mandatario, mientras que la jefatura de la Cámara llamó a defender la institucionalidad con una postura que implica que se hagan concesiones.

En diálogo con El Espectador, Salamanca advirtió que "un presidente del Congreso no está para conseguirle votos al Gobierno ni ala oposición. Lo que nos corresponde es garantizar una discusión seria y democrática de los proyectos y más de uno tan importante como este". Y agregó: "Yo tengo una opinión personal como congresista, y soy un voto, pero no puedo decir que tengo los votos para que la Cámara apruebe o hunda un proyecto del Gobierno. Soy cercano al presidente (Petro) en cosas, pero no llevo mi posición personal a la Cámara".

Es precisamente a esto a lo que se apega la Casa de Nariño, que tiene menos resistencia en esta última corporación. De hecho, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señaló a la Comisión Tercera del Senado como la que frenó la discusión del presupuesto, lo que fue ratificado por Petro.

Es por eso que el oficialismo ha insistido en la necesidad de llamar a las calles a sus alfiles para presionar también con manifestaciones la toma de decisiones que no se han lan o se mesuran.

logrado en el Capitolio e, incluso, en las altas cortes. Las marchas están previstas para este jueves, 19 de septiembre, y son impulsadas por la Casa de Nariño.

En este punto vuelven y se juntan las diferencias entre los presidentes de Senado y Cámara sobre cómo se debe tramitar la relación con el Ejecutivo.

Cepeda, por un lado, aseguró que "el Congreso de la República, como poder independiente y autónomo que es, seguirá cumpliendo con su misión constitucional sin distraerse de su rumbo". Y Salamanca, a su turno, enfatizó que "hay que bajarle el tono al debate político en el país, si no el país no se va a reactivar y todos perdemos".

Ahora la puja que se viene es qué tanto puede moverse la Casa de Nariño con su gabinete en el Congreso, en especial con los puentes que busca tender el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pero que suelen ser torpedeados por los dardos constantes del jefe de Estado y las réplicas con altos decibeles desde la oposición.

El relato del acuerdo nacional se está retomando, pero en el Congreso no lo ven con buenos ojos y en la Casa de Nariño también quieren bajarle el tono. Esta semana será clave para determinar en qué quedan todos estos conflictos y si esca-

# LASI GUALADAS

**Expertos discuten** 

# Cinco proyectos de ley que podrían afectar a mujeres y a la población LGBTIQ+

El Espectador revisó las iniciativas radicadas en el Congreso desde el inicio de la actual legislatura hasta la fecha, identificando aquellos proyectos que, según fuentes especializadas en derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+, podrían suponer un retroceso.



ALEJANDRA ORTIZ

aortiz@elespectador.com aaleja\_ortizm

En el Congreso de la República se están discutiendo cinco proyectos de ley que, según expertos, ponen en riesgo los avances en materia de derechos, igualdad y no discriminación de la población LGBTIQ+, las mujeres y las infancias. Estas iniciativas incluyen la prohibición de la atención médica y psicológica relacionada con la identidad de género de personas trans menores de 18 años, la introducción de educación religiosa en los colegios del país y la restricción de la participación de mujeres trans en el deporte femenino. Además, se propone prohibir el aborto desde la Constitución y permitir que los padres de familia intervengan en los programas de educación sexual de los colegios.

El proyecto conocido como "Con los niños no te metas", liderado por la senadora Lorena Ríos\* de Colombia Justa Libres, podría limitar los derechos de los niños, niñas y adolescentes trans. Esta iniciativa busca prohibir los tratamientos de afirmación de género, su difusión y orientación en menores de 18 años. Durante las audiencias públicas, Ríos ha argumentado que, al no existir una regulación de dichos tratamientos, se ha generado una "experimentación" con los menores, causando afectaciones psicológicas y de salud.

Sin embargo, Santiago Carvajal, abogado y cofundador de Familiares y Amigos Unidos por la Diversidad Sexual y de Género (FAUDS), sostiene que este provecto está basado en noticias falsas y estudios científicos con poca validez, y que, por el contrario, lo Constitución de 1991".

ción, invisibilización y discriminación de las infancias diversas, así como la vulneración de su derecho al libre desarrollo de la personalidad v a la salud.

"Hay dos falacias que se usan en este proyecto de ley. La primera es que los medicamentos hormonales son experimentales, y la segunda es que no son reversibles", apunta Carvajal a El Espectador. Frente a esto, argumenta que esos medicamentos se han utilizado durante décadas, no solo para personas trans, sino también para tratar deficiencias en el crecimiento o pubertad precoz. Estos tratamientos están regulados y aprobados para su uso en menores de edad y son reversibles si se suspende su administración.

También relacionado con la infancia y la adolescencia se identificaron dos proyectos. El primero, llamado "Ley Los Padres Educan", liderado igualmente por Lorena Ríos y firmado por otros 25 congresistas, busca "asegurar el goce y ejercicio efectivo del derecho preferente de los padres de educar a sus hijos menores de edad, a fin de que estos últimos reciban una educación sexual que sea acorde con sus cosmovisiones, al interior de los establecimientos educativos públicos y privados".

Abiertamente en sus redes sociales y otros comunicados, los coautores del proyecto de ley afirman que su objetivo es evi-

No podemos permitirnos regresar a la educación que se promovía antes de la

que promueve es la estigmatiza- tar que en los colegios se enseñe lo que ellos denominan "ideología de género". En entrevista con este diario, el congresista Hernando González, coautor de la iniciativa, explicó que con la "ideología de género" se refieren a "la eliminación de la diferencia entre el hombre y la mujer, incluso eliminando hasta las diferencias biológicas".

Sin embargo, lo que estos sectores sociales denominan como "ideología de género", según Carvajal, ha sido una estrategia de desinformación utilizada de manera despectiva para negar la desigualdad y rechazar los avances en derechos para las mujeres y la población LGBTIQ+.

Y es allí donde expertos problematizan los alcances de este proyecto, ya que podría privar a los niños, niñas y adolescentes de tener una educación integral sobre derechos sexuales y reproductivos, prevención de violencias, discriminación y diversidad. Como afirma María Mercedes Acosta, cofundadora de Sentiido, este tipo de proyectos están influenciados por prejuicios sobre lo que es la educación sexual. "Se dejan llevar por mentiras cuando se ha explicado miles de veces que la educación sexual se da por etapas y según la edad", dice a este diario.

No obstante, González asegura que "el proyecto busca que el niño o la niña tenga como referencia a papá y mamá. Pero que también papá y mamá tengan conocimiento, y tengan el derecho de educar a su hijo como creen que lo deben educar".

Pero esto genera dudas sobre el alcance de este proyecto frente a temas de discriminación e inclusión. Como explica Acosta, "a los padres y a las personas de mi generación no se les enseñó sobre

no se hablaba". La experta señala que lo ideal es que la educación que se transmite en la casa y la

diferencia. El segundo proyecto relacionado con la educación es el que lidera Irma Luz Herrera, del partido MIRA, el cual busca "reconocer la incidencia del Sector Religioso en el ámbito educativo y fortalecer su aporte en la formación de valores y principios éticos y morales".

del colegio no rivalicen, pero esto

no significa que se pase por alto

la enseñanza sobre el respeto a la

Las críticas a este proyecto también se centran en la información que se proporcionará a los menores, la cual podría estar influenciada por creencias religiosas que, en ocasiones, contienen prejuicios sobre los derechos sexualidad, era un tema del que sexuales y reproductivos, así cias ni con la comunidad LGB-

como sobre la diversidad sexual y de género. Por esto, existe la preocupación de que esta iniciativa pueda afectar negativamente los

derechos de niños y adolescentes en general. "Lo que nos dice la Constitución sobre temas de educación es muy claro: la responsabilidad recae en las familias, el Estado y el sector educativo. No podemos permitirnos regresar a la educación que se promovía antes de la Constitución de 1991", señala la Representante a la Cámara Carolina Giraldo. Desde su perspectiva, es arriesgado abrir la puerta a la imposición de una sola visión religiosa en espacios educativos. Por su parte, en diálogo con este diario, la congresista Herrera

afirma que el proyecto de ley no

tiene relación con imponer creen-



### Una avanzada legislativa

En entrevista con El Espectador, la congresista Carolina Giraldo, integrante de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y de la Comisión por la Diversidad del legislativo, alerta que hay una avanzada de proyectos de ley que podrían representar un retroceso para los derechos de esta población, algo que no había ocurrido en anteriores legislaturas. "Es la primera vez que vemos una acción legislativa antiderechos, coordinada y continua", afirmó Giraldo.

En sus palabras, dichas iniciativas están pensadas desde una visión pasada sobre la familia, el género y la sexualidad, cercanas a la década de los cincuenta, en la que "el rol principal de la mujer era en la casa y el del hombre en el trabajo. Todos los actos sexuales que eran socialmente aceptados ocurrían dentro del matrimonio heterosexual y su único fin era la reproducción".

Es la primera vez que vemos una acción legislativa antiderechos, coordinada y continua"



La mayoría de estos proyectos siguen su curso en el Senado de la República / José Vargas

TIQ+. "Nosotros no queremos discriminar a nadie", asegura.

Otro de los proyectos identificados es la iniciativa "Ley de protección al deporte femenino", liderada por el congresista Mauricio Parodi, del partido Cambio Radical. En esta, se plantea dividir las competencias deportivas exclusivamente por sexo biológico, lo que podría afectar la participación de las personas con experiencia de vida trans.

Entre tanto, Mauricio Parodi afirma que el proyecto está orientado a que las competencias deportivas femeninas sean exclusivas para "mujeres biológicas". Para el congresista, las mujeres trans, cuyo sexo es masculino pero socialmente se identifican como mujeres, poseen "ventajas" como: mayores niveles de testosterona o masa muscular que les otorgan mejores marcas de desempeño deportivo. "Con el pasar de los días, todas las competencias de categoría femenina terminarían siendo ganadas por personas de sexo masculino, lo cual sería muy injusto", comentó a este diario.

Para las mujeres trans consultadas por El Espectador, estos son argumentos transfóbicos y machistas, ya que no solo invalidan sus identidades de género, sino que también refuerzan estereotipos que sugieren que los hombres siempre ganarán y que las mujeres son inherentemente "débiles". Además, al compartir sus experiencias con la hormonación, afirman que han experimentado una reducción en su renSe sigue viendo a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar como máquinas de reproducción".

dimiento deportivo.

El último proyecto es el de "Estoy vivo desde la concepción", liderado por el grupo de congresistas que se autodenominan "Bancada Provida", entre ellos Luis Miguel López, del partido Conservador. Este proyecto propone modificar el artículo 11 de la Constitución Política para prohibir el aborto al establecer que "el derecho a la vida es inviolable a partir del momento mismo de la concepción".

En Colombia, desde 2022, el aborto está despenalizado hasta la semana 24 de gestación, y a partir de ese momento entran en vigencia tres causales para acceder a la IVE: malformación del feto que haga inviable su vida fuera del útero; que la gestación sea producto de violación, incesto o inseminación artificial no consentida; y que el embarazo constituya un riesgo para la salud física o mental de la mujer o persona gestante.

El Espectador se contactó con el congresista López, quien aseguró que con este proyecto de ley no se tendría en cuenta ninguna causal para acceder a un aborto, ni siquiera en casos de violencia sexual. Según López, esta causal revictimiza a la mujer que fue agredida sexualmente y al feto. "Tampoco es justo que el bebé, que es totalmente inocente, pague con su vida por un abusador que debería estar tras las rejas. Al abusador es al que realmente debemos castigarlo", opinó.

Ante esto, Jessika Barragán, abogada y docente del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, explica en entrevista con este medio de comunicación, que es posible que este proyecto no sea efectivo porque podría ser demandado por inconstitucionalidad. Es decir, va en contra de lo que la Corte Constitucional ha postulado y en contravía de la misma Constitución.

Para ella, este tipo de proyectos pueden representar un retroceso para los derechos de las mujeres y las personas gestantes, en la medida en que, al hablar de la vida "desde la concepción", anularía los avances jurídicos y terminaría desprotegiendo la vida de las niñas, mujeres y personas gestantes que tienen un embarazo no deseado. Además, "se sigue viendo a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar como máquinas de reproducción o incubadoras, despojándolas de toda autonomía sobre sus cuerpos y sus vidas", concluyó.

\*El Espectador intentó contactarse con la congresista Lorena Ríos para entrevistarla sobre el proyecto de ley "Con los niños no te metas", pero no se obtuvo respuesta hasta el momento de la publicación de este artículo.



Dos expertos te guiarán para que descubras cómo el ejercicio y una buena nutrición pueden ser tus grandes aliados frente a los cambios físicos y emocionales de esta etapa.

### Jueves 19 de septiembre 7:00 p.m

Invitados:

Felipe Daza, médico deportólogo, director médico de Bodytech

Carol Setton, médica nutrióloga

Modera: Tania León, periodista de El Espectador



Inscribete escanea el código



### Fallo en Uchuva 2 preocupa a ACP y Naturgas

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta prohibió, mediante un fallo, las labores de exploración y explotación en el pozo Uchuva 2. La razón es que el juzgado consideró que a la comunidad indígena de Taganga le fue vulnerado el derecho a la consulta previa, pues no fueron tenidos en cuenta para aprobar las actividades que se

realizan en sus territorios. Por lo tanto, estas labores deben ser suspendidas hasta que se adopten los proceso que garanticen los derechos fundamentales de la población.

Al ser Uchuva 2 el proyecto con mayor potencial para las reservas de gas natural en Colombia, el fallo preocupa a la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) y la

Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas). El hecho se suma a las alertas que se han hecho sobre la pérdida de autosuficiencia energética en Colombia. En la medida en que se han ido agotando las reservas, ya se habla de estrategias que permitan la importación de gas natural para evitar desabastecimiento.

En los últimos diez años ha caído el índice de reposición de las reservas; es decir, que se descubre menos gas del que se produce y consume.

# Negocios

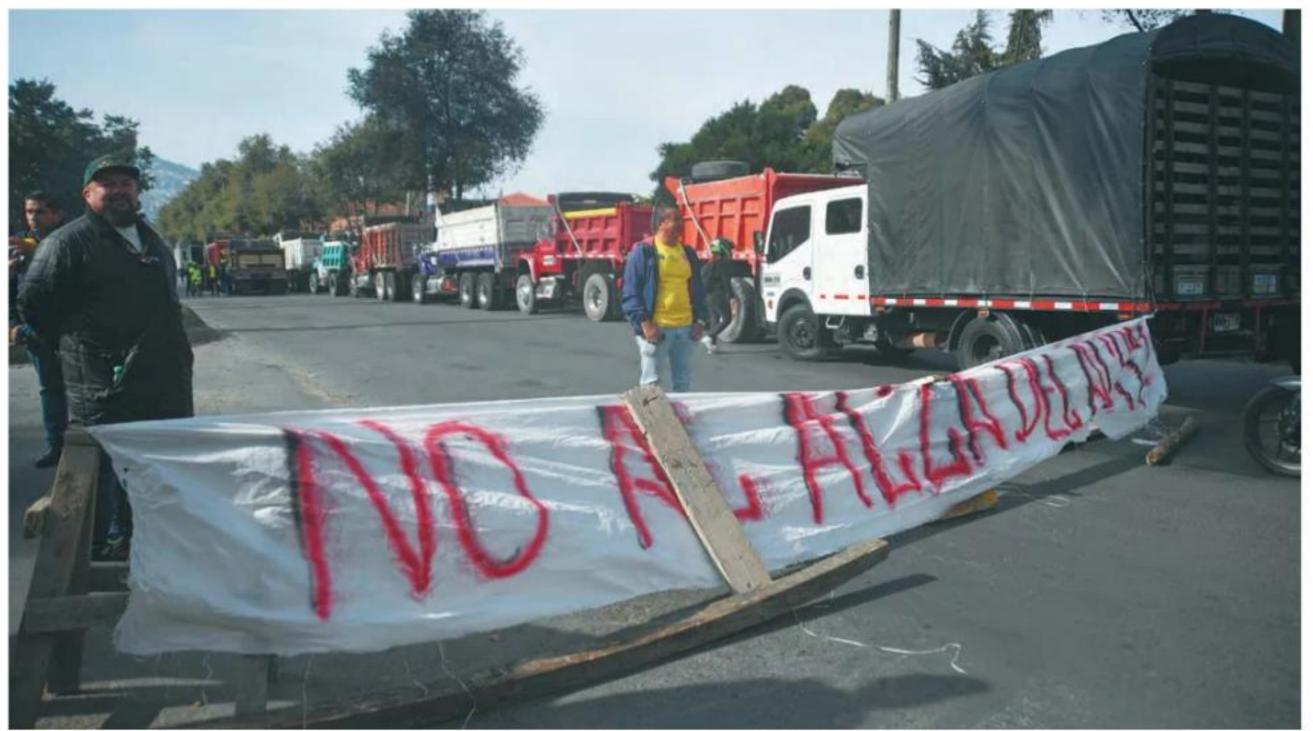

El Gobierno acordó con los transportadores que el diésel subirá solo en \$800 este año y no \$1.904./ Gustavo Torrijos

Análisis

# Vía alterna para reducir el subsidio al precio del diésel: ¿los particulares?

Mientras se resuelven los problemas estructurales de los transportadores para subir el ACPM, ¿es viable ir ajustando el valor que pagan los particulares? ¿Cuáles son los pros y contras de adoptar una medida de este tipo?



MARIA CAMILA RAMÍREZ CAÑÓN

correo@elespectador.com ☑ @MCamilaRamirezC

Mientras que el debate en torno al aumento en el precio del diésel se enfría un poco, la conversación sobre el presupuesto para 2025 está cada vez más encendida. Si el Congresonollegaaunacuerdorespecto al billonario monto antes del 20 de octubre, el Gobierno podría establecerlo vía decreto.

El Ministerio de Hacienda intenta sumar recursos y para eso

miento, que buscaría recursos por \$6 billones a través de impuestos y otros \$6 por el adelanto de las metas de la regla fiscal (que abriría más espacio para deudas).

Ambas discusiones, la del combustible y la monetaria, convergen el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y el pesado déficit que arrastra. Se trata de una brecha creada por la diferencia entre el precio internacional del ACPM y el nacional, que es inferior: los recursos entre ambas orillas las pone el Estado y de ahí el déficit.

Esa es la razón de la insistencia del Minhacienda en subir el precio del diésel como sucedió con la gasolina. El plan era aumentarlo fue presentada la Ley de Financia- en \$6.000, empezando por \$1.904. entre \$10 y \$11 billones, diferen- yendo los transportadores. Estas de Minas de la Universidad Nacio-

Pero después del paro de camioneros y transportadores, que duró cuatro días, se llegó al acuerdo de que el incremento sería solo de \$800, \$400 a partir del 7 de septiembre v \$400 más desde el 1.º de diciembre.

Por ahora, el debate sobre qué hacer con el precio del combustible para transportadores quedó aplazado hasta 2025 (cuando menos), mientras se resuelven las problemáticas estructurales del sector. Esta movida le costará al Gobierno \$1,1 billones, de acuerdo con un estudio del Grupo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá. En total, el déficit del Fondo continuará

cia que complica las finanzas nacionales, especialmente de cara a 2025 y 2026.

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana alerta que si no se sigue incrementando el precio hasta \$6.000 el próximo año se afectará la sostenibilidad fiscal del país y el déficit seguirá creciendo. En tal caso, en 2025 se acumularía un déficit de \$10 billones.

#### ¿La vía alterna para cerrar el déficit del FEPC?

Así las cosas, la ruta que le queda al Gobierno para seguir recortando el subsidio al precio diésel es aumentar el precio que se les cobra a los particulares cuyo vehículo funciona con ACPM. Esto no aplicaría para aquellos que son transportadores o prestan un servicio público, porque para ellos está vigente el acuerdo con el que terminó el paro camionero.

Aquí también hay que aclarar que hay otro segmento que tiene un cobro diferencial de diésel: los grandes consumidores. Es decir, empresas que usan más de 20.000 galones mensuales de este combustible para su operación, según el Ministerio de Hacienda.

Para dichas compañías, principalmente mineras y petroleras, el precio de este combustible es el internacional, o sea, con el ajuste de \$6.000 que se pensó implementar para el resto del parque automotor del país, inclucompañías se abastecen directamente con proveedores: no pasan por una estación de servicio, una diferencia clave, como ya veremos más adelante.

Cifras preliminares del Ministerio de Transporte indican que en Colombia hay 360.000 vehículos particulares que consumen diésel y serían estos a quienes se les podría aplicar una eventual medida en esta dirección. Hay que aclarar que, a pesar de que es una posibilidad que el Gobierno no ha descartado, tampoco hay un borrador o norma que vaya a ejecutar dicha política en el país.

Ahora bien, el lado positivo de esta suerte de alternativa sería el impacto fiscal, que puede ser del orden del 20 % del déficit anual del FEPC, lo que representa unos \$2 billones anuales, según estimaciones de Darío Hidalgo Guerrero, profesor de Transporte y Logística de la Universidad Javeriana.

Lo ideal es que "el precio del combustible debería ser el mismo para todos los usuarios finales. Mantener un precio diferenciado para ciertos usuarios implica mantener un subsidio implícito, lo que en últimas repercute en las finanzas públicas", resalta Fabián Suárez, jefe de investigaciones sectoriales de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF).

Mientras se resuelve el incremento para los transportadores, subir el ACPM para los particulares podría tener sentido fiscal, pues ayudaría a recortarle alas al déficit del FEPC, al menos mientras se resuelve el escenario con los transportadores.

Hidalgo añade que la opción de subirles el precio a vehículos particulares, principalmente camperos y camionetas (muchas de alta gama), iría en la dirección correcta, pues suelen ser vehículos de alto consumo por kilómetro y no se justifica que sus propietarios reciban subsidios.

A pesar de lo positivo que puede resultar fiscalmente esta idea, hay obstáculos importantes que ponen en duda la viabilidad final de este escenario.

### Implementación espinosa y

"Una medida de este tipo afecta menos la inflación. El Gobierno podría crear unas bases de datos en las que se inscriban los camioneros y a la que tengan acceso las bombas de gasolina y a ellos se les dé un descuento al presentar la cédula. Pero eso es difícil de implementar en este país porque hecha laley, hechalatrampa", apunta Sergio Lopera, docente de la Facultad

## Continúa la huelga en Boeing: hoy se retoman las negociaciones

Las negociaciones entre el fabricante de aviones estadounidense Boeing y el Sindicato Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM) se reanudarán este martes, en el marco de una mediación federal, anunció la sección local de la organización sindical.

"El sindicato se reunirá el martes

con mediadores federales designados por el Servicio Federal de Mediación y Conciliación (FMCS) y Boeing para iniciar las discusiones", dijo IAM-District 751, que representa a más de 33.000 miembros del sindicato de Boeing en el área de Seattle (noroeste).

El sindicato informó este domingo a la

AFP que carecía de otros datos, mientras la empresa declinó realizar comentarios.

Apenas se anunció la huelga, el grupo indicó que estaba ansioso por volver a la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo.

La última huelga en Boeing fue en 2008 v duró 57 días.

La última huelga en Boeing, que emplea a unas 170.000 personas, fue en 2008 y duró 57 días.

nal, sede Medellín.

Usar un sistema de diferenciación del consumidor final en las estaciones de servicio puede resultar muy difícil porque habría que incluir las más de 6.400 estaciones de servicio del país.

David Jiménez Mejía, presidente de la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (COMCE), considera que sería una alternativa inconveniente y prácticamente imposible de realizar. La razón es que los costos de seguimiento y diferenciación de los consumidores serían mucho más altos que los que se pretende evitar con el cierre de la brecha del déficit del FEPC.

"Las estaciones atienden a los más de 18 millones de vehículos que se mueven por las carreteras del país. Implementar este tipo de medidas implica costos de seguimiento que un distribuidor minorista no tiene la capacidad de asumir en sus establecimientos". añade Jiménez.

Además de lo costoso del seguimiento, los expertos consultados por este medio coinciden en que se puede crear un "mercado negro" de diésel en el que se compre a precio subsidiado y se venda por debajo del valor a particulares. Incluso se podría reportar una venta como si fuera a un camión aunque sea a particulares.

"Una tarifa diferencial genera unos incentivos enormes al contrabando. Y esa estrategia es prácticamente imposible de evitar", destaca Luis Fernando Meiía, director de Fedesarrollo.

Usar un sistema de diferenciación de precio para el consumidor final tendría que incluir las más de 6.400 estaciones de servicio que hay en el pais.

#### El subsidio a los combustibles

Estanoseríalaprimeravez que se contempla un beneficio para algunos usuarios de los combustibles. Hace unos meses el Gobierno quería disminuir la afectación económica a los taxistas por el aumento del costo de la gasolina.

"Nosotros tuvimos la oportu-

nidad de exponerle al Gobierno lo altamente inconveniente v costoso que implicaba diferenciar el consumo de gasolina en las estaciones de servicio, en este caso para los taxistas. El Gobierno no demoró en darse cuenta de que no tenía forma de identificar cuál era la frecuencia de un taxista en promedio, cuántas veces entraba a una estación o a otra", asegura el presidente de COMCE.

Por eso, en su momento, la alternativa que se escogió fue la de realizar un giro de dinero por única vez a los taxistas, a través de Prosperidad Social. La entidad calculaba que serán unos 21.000 conductores los que recibirían \$453.000.

Y es que cambiar el subsidio al combustible por otros tipos de incentivos, como la renovación del parque automotor, puede ser más beneficioso. "Los combustibles no se deben subsidiar porque así, básicamente, se está incentivando la demanda. Los recursos deberían ser utilizados para otro tipo de programas sociales", propone Víctor Cantillo, profesor, consultor e investigador en transporte de la Universidad del Norte, en Barranquilla.

Finalmente, Lopera va un paso más allá al decir que el Gobierno debe rediseñar por completo la fórmula de los combustibles y estructurar una política a largo plazo que permita hacer una revisión del déficit fiscal. Algo que debería hacerse "desde una perspectiva global, con una política económica y social más amplia", concluye.

# SMARTCITY 25AL27 SEPTIEMBRE EXPO BOGOTA

EN CORFERIAS





Descubre la importancia de las últimas innovaciones en ciudades inteligentes con soluciones para el desarrollo sostenible, seguro y productivo de nuestros territorios.



**ENERGÍA Y** MEDIO AMBIENTE



CIUDADES

SEGURAS



MOVILIDAD



COMUNIDADES SOSTENIBLES















SMARTCITYEXPOBOGOTA.COM #SCEBOG24

SOCIO DIAMANTE:









CRUDAD ANTITRIONAL







Conferina no forma parte de la relación de consumo que surja entre of violante y el expositor de la feria, al ne ser dueño ni expositor de la feria no se hacen responsables de relación del conferios - Dirección Cro. 27 # 24-67, Bogotia. Colombia. Para obtener más información, consultar las terminos y condiciones y exten al tento de conferios - Dirección Cro. 27 # 24-67, Bogotia. Colombia. Para obtener más información, consultar las terminos y condiciones y exten al tento de conferios. A contracto del conferios consultar del exento. A contracto del conferios consultar contracto del conferios contracto del conferios contracto.

Apoyan:



Iniciará el 21 de octubre

# Lo que esperan los pueblos indígenas, como defensores de la naturaleza, en la COP16

En la cumbre que se llevará a cabo en Cali, los indígenas esperan tener un papel protagónico. Que los reconozcan como un organismo que incida en las decisiones y que puedan acceder a más recursos para proteger los bosques serán algunas de sus peticiones. Además, los pueblos colombianos, esperan que el Estado salde una deuda que ha tenido con ellos por más de 30 años.



CATALINA SANABRIA

Isanabria@elespectador.com @catalina\_sanabr

Este año, durante la COP16 en Cali, 196 países se reunirán para tomar decisiones claves en torno a la conservación y uso de la biodiversidad. Entre los participantes también habrá, como suele suceder, diversas organizaciones y comunidades que juegan un rol esencial en la protección de la naturaleza. Uno de ellos está compuesto por los pueblos indígenas, que participarán en calidad de observadores de las discusiones. Aunque no podrán votar, sí estarán de los debates que se darán en torno a las metas que hace dos años trazó el mundo en el llamado Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal (MGB).

Hay muchas cifras que ayudan a entender un poco mejor la relación de los indígenas con los objetivos que se establecieron en 2022 para frenar la pérdida de biodiversidad, pero basta mencionar una sola: alrededor del 35% de los bosques de América Latina se encuentra en zonas ocupadas por grupos indígenas.

"Somos parte del esfuerzo para poder salvar el planeta con nuestro sistema de conocimiento", expresa el presidente de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), Oswaldo Muca.

¿Pero qué esperan estas comunidades de la COP que se va a realizar en Colombia en un mes? ¿Qué papel quieren jugar en esas discusiones en las que se pondrá sobre la equipo de incidencia de la OPIAC, afirma

mesa las 23 metas para detener la pérdida de biodiversidad para 2030? ¿Qué tienen que ver, por ejemplo, con el uso justo de recursos genéticos, otro de los temas sensibles que se debatirán en Cali?

Para responder esas inquietudes, el primer paso es entender que el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), ratificado por los países que vendrán a la COP, es claro en uno de sus principios: reconocer la estrecha relación que tienen estas comunidades con los recursos biológicos, sobre la cual han basado tradicionalmente sus formas de vida.

Es por eso, entre otras razones, que una de las principales peticiones de los pueblos indígenas es que su participación sí tenga un verdadero impacto en las decisiones que tomen los delgados de los países. "Abogamos por un compromiso más profundo y estructuras más inclusivas que posibiliten que nuestras voces no solo se escuchen, sino que también sean determinantes en la configuración de las políticas y prácticas que afectan nuestros territorios y sistemas de vida", se lee en la página de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI).

Además de ese papel protagónico que buscan en la toma de decisiones, hay un elemento que siempre atraviesa las discusiones: el acceso a recursos económicos. "Lo que esperamos es tener una fuente de financiación de manera directa para poder seguir cuidando la naturaleza. Mientras otros destruyen los territorios, nosotros, los pueblos indígenas que los habitamos, los protegemos. Eso tiene un valor significativo", agrega Muca.

Pablo Hernán Jamioy, originario del pueblo Kamëntsa de Putumayo y líder del



Mujeres aportando a la soberanía alimentaria del Territorio Indígena Apaporis, que está en proceso de formalización como ETI. / Juan Gabriel Soler - Gala Amazonas

que, a pesar de que ha habido gran afluencia de recursos por parte de algunos fondos, las medidas no han sido del todo efectivas. El mejor ejemplo para mostrarlo es un informe de la organización Rainforest Foundation Norway, que demostró que entre 2011 y 2020 los pueblos indígenas recibieron menos del 1 % de la ayuda para la mitigación y adaptación al cambio climático.

"Si seguimos así, no vamos a cumplir las metas que se comprometieron en la COP15. Hoy el gran reto es que el quehacer ya está fijado a través de las metas y nosotros queremos plantear el cómo, cuáles son los pasos, cuál es la ruta a seguir", dice el coordinador de la OPIAC.

De hecho, el mes pasado, en Bogotá, se llevó a cabo la Cumbre Mundial TRUA sobre Conocimientos Tradicionales relacionados con la Biodiversidad. Allí se reunieron más de 150 representantes de todo el mundo y el copresidente del FIIB, Ramiro Batzon, también hizo énfasis en la importancia de un acceso directo a los fondos de financiación. Según él, es uno de los objetivos del Programa de Trabajo sobre el artículo 8j del CDB, que posiblemente se apruebe en la COP16.

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, sintetizó dos de sus principales requerimientos de esta forma, durante aquella cumbre. "Ellos (los pueblos indígenas) tienen dos aspiraciones: tener un cuerpo subsidiario permanente en la convención, esto quiere decir ser un organismo reconocido de forma permanente, lo que les dará más capacidad política de influencia y tener acceso directo a recursos internacionales que se destinen para ese plan de trabajo".

"Llamamos a los países a apoyar la crea-

ción de un espacio institucional de alto nivel para asesorar a la COP sobre conocimientos tradicionales, y a adoptar un plan de trabajo ambicioso que ayude a aplicar el compromiso asumido por los países de respetar, preservar y mantener los conocimientos tradicionales", dijo, entonces, Viviana Figueroa, coordinadora técnica global del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB).

Al cierre de ese evento, la viceministra de Ambiente, Tatiana Roa, destacó otro objetivo más que buscarán las comunidades indígenas en la COP16: que se adopte un nuevo programa de trabajo que guíe los compromisos del mundo hasta 2050. También esperan, dijo, que se haga un reconocimiento de la contribución que tienen estos conocimientos en la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.

Pero, ¿cómo lograr esos dos grandes objetivos? A ojos de Jamioy, una forma de tener incidencia es a través de propuestas unificadas. Los pueblos indígenas lo saben y, por ello, en agosto, llevaron a cabo, en Bogotá, el Encuentro Internacional de Pueblos Indígenas de la Cuenca Amazónica, con representantes de los nueve países que componen esa región.

Allí, justamente, los asistentes insistieron en la necesidad de que se protejan sus derechos y de que haya seguridad jurídica de sus territorios "como una estrategia eficaz para combatir las crisis de biodiversidad climática". La gobernanza de esas zonas bajo los sistemas de conocimiento indígena fue otro de los asuntos primordiales que trataron. Así mismo, recalcaron lo importante que es la ampliación de sus resguardos.

Todos esos puntos están relacionados,

MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 / EL ESPECTADOR









**ODINSA** 









www.elespectador.com/ambiente













de algún modo, con el Marco Global de Biodiversidad. Para ser un poco más detallados, con las metas 1, 3, 19 y 21.

"No logramos nada si no hay ordenamiento ambiental ni planes de gestión integraly si no fortalecemos la gobernanza territorial", señala Jamioy.

#### A la espera de una decisión histórica en la COP16

Los pueblos indígenas de Colombia están esperando que en la COP16 se haga un anuncio que han esperado desde que se promulgó la Constitución Política de 1991: que se creen Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una figura similar a la de un municipio o un departamento, que les permitiría a las comunidades ser parte de la estructura político administrativa del Estado.

Sin embargo, a la fecha, esto no se ha logrado, en una mora estructural y sistemática en la que han participado los tres poderes públicos del Estado, según Juan David Varela, líder del Laboratorio socio-jurídico de la Fundación Gaia Amazonas. Actualmente, 25 Territorios Indígenas de Vaupés, Amazonas y Guainía se encuentran en alguna fase del proceso. Se espera que en la COP16, en Cali, se dé el acto administrativo final para que al menos una se formalice.

"A la COP16 queremos llegar con buenos y ánimos y una celebración si esto se logra hacer", dice, por su parte, Fabio Valencia Vanegas, representante legal del Territorio Indígena del Pirá Paraná. "Somos defensores de la biodiversidad, por eso es que queremos que se reconozcan estos Territorios Indígenas. Nosotros protegemos el conocimiento, el bosque".

Educación ambiental

## ¿Qué sabemos los colombianos sobre biodiversidad?

#### LISBETH FOG CORRADINE

Uno pensaría que todo el mundo sabe qué es biodiversidad. Pero no. Para muchos se refiere solo al reino vegetal. Allí, en la biodiversidad, los animales no vienen a la mente con frecuencia, menos los microorganismos, y menos aún estamos nosotros, los seres humanos. Y aquellos que si han oído hablar de biodiversidad, no es que estén muy seguros de su papel o su responsabilidad para cuidarla. En un país que puntea por la gran diversidad de especies que lo habitan, solo el 71% de quienes respondieron una encuesta de percepción adelantada por World Wildlife Fund ColombiayCifrasyConceptos, aseguraron que estarían dispuestos a realizar acciones para combatir la pérdida de biodiversidad. Claro, es más de la mitad, casi las tres cuartas partes de los encuestados, pero para mi es poco. Y por esa razón, incluso porque ya estamos a pocos días del inicio de la COP16 de Biodiversidad que tendrá lugar en Cali del 21 de octubre al 1 de noviembre, vuelvo sobre el tema. Es más, si a estos datos incluimos el cambio climático cuya COP de 2025 tendrá lugar en Brasily será la #30—, el porcentaje de personas que dicen que pueden hacer algo al respecto de ambos temas disminuye: es el 53%.

Colegas del Minambiente ya me habían adelantado otro dato que no me pareció tan sorprendente: Que pocos colombianos saben qué es la COP. La encuesta lo ratifica: solo el 22%. ¡Pero si los medios de comunicación están informando sobre el tema desde hace meses! Incluso muchos de ellos han abierto secciones especiales y han editado cuadernillos explicativos dirigidos a sus consumidores. Sin embargo, los encuestados aseguraron que cuando se informan lo hacen a través de redes sociales (49%).

Si la fuente es la comunidad científica, les cuento que de los 6160 grupos de investigación reconocidos por Minciencias en el país, 50 tienen en su título la palabra biodiversidad, pero son muchos más los que trabajan en aspectos puntuales de la diversidad biológica: 17% de los grupos trabajan en ciencias naturales (1052), solo por mencionar un ejemplo obvio. Pero en otras áreas como salud, ciencias agrícolas, incluso tecnologías o ciencias sociales también los investigadores colombianos adelantan proyectos que tienen que ver con la biodiversidad. Y tienen resultados asombrosos como las propiedades curativas de ciertas plantas amazónicas, o las causas de aquellas especies animales en vía de extinción, conocimiento que permite generar estrategias para salvarlas, o conocer las bacterias que se han vuelto superresistentes a los antibióticos.

Universidades y onegés han organizado numerosos cursos, talleres, conversatorios, paneles, para informar, discutir, analizar, preparar a los periodistas para que comprendamos la historia de las anteriores COP -ya han sucedido 15-, sepamos lo que está en juego en la COP16, e informemos acertada y adecuadamente.

Realizada a comienzos de julio de este año (2024), a esta encuesta de percepción de la biodiversidad respondieron 1703 personas de diferentes regiones del país y no solamente de cabeceras municipales, en su mayoría mayores de 55 años, seguidos de un rango de edad entre 26 a 35 años, y principalmente bachilleres. De ellos, solo el 9% considera que la pérdida de biodiversidad y extinción de especies afecta la salud del planeta. Y en líneas generales piensan en flora y fauna, no en microorganismos que cumplen una función clave en la salud y el equilibrio de los ecosistemas por ejemplo descomponiendo la materia orgánica, o cuando se relacionan con otras especies -los hongos de micorriza que, adheridos a las raíces de plantas como el café, le ayudan a absorber nutrientes-, o para fermentar alimentos como el yogur.

Entre las propuestas de los participantes está la educación. Al informar, los medios de comunicación le dan elementos a su consumidor para ampliar su bagaje intelectual. Pero profundizar en el tema "desde la cuna hasta la tumba", como diría nuestro nobel de literatura Gabriel García Márquez, en todos los espacios, principalmente en la educación formal, si que cambiaría las cosas. Fortalecer la educación ambiental en el currículo escolar desde edades tempranas fue la respuesta del 54% de los encuestados, seguido de promover programas dirigidos a jóvenes liderados por gobiernos, onegés y empresas (18%), apoyo a proyectos ambientales e iniciativas juveniles de conservación y sostenibilidad, así como a los saberes locales. Aunque los resultados de esta encuesta no son extrapolables a toda la población colombiana, si ofrecen un escenario que vale la pena tener en cuenta para lo que queda de preparación y realización de la COP16, con una mirada de mediano y largo plazos porque esto no termina aquí: Como país biodiverso, todos los ciudadanos colombianos tenemos una responsabilidad frente a la biodiversidad de la cual formamos parte.

Y como la gente se informa por redes sociales -casi la mitad de los encuestados así lo afirmaron-, no es sino que yo termine de escribir esta columna y que El Espectador me la publique, para empezar a moverla por mis cuentas de X y de Facebook.



La COP16 empezará en un poco más de un mes en Cali.

### EE. UU. mantiene certificación de Colombia en lucha antidrogas

Estados Unidos volvió a certificar la lucha contra las drogas en Colombia. Así lo hizo saber el presidente Joe Biden, quien informó que su gobierno "acogió con satisfacción la publicación en 2023 de la estrategia antidrogas de Colombia para los próximos 10 años". No obstante, resaltó que "ahora insta al Gobierno colombiano a que

le asigne los recursos adecuados y acelere su implementación".

En el informe de la Casa Blanca. Washington destaca que el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado cifras récord en América del Sur, lo que exige la adopción de medidas urgentes por parte de todos los Estados involucrados.

En ese sentido, resaltó que Colombia es un "socio fuerte", con el que se sigue "trabajando estrechamente para reducir la producción de cocaína, llevar a cabo operaciones de interdicción del tráfico de drogas y desmantelar las organizaciones criminales implicadas en el tráfico".

Más de 841 toneladas de cocaína pura y base de cocaína fueron incautadas en Colombia en 2023, un aumento del 10 % respecto a 2022.

# Internacional



Donald Trump estaba jugando golf cuando sufrió un aparente nuevo intento de asesinato. / EFE

Quedan 49 días para las elecciones

# Violencia política en EE. UU., la nueva normalidad

Entre magnicidios frustrados, acusaciones sin pruebas y una feroz guerra de desinformación, la polarización ha llegado a su punto de ebullición y el destino de la democracia parece pender de un hilo.

#### REDACCIÓN MUNDO

Como escribió David Smith, columnista de The Guardian, el cambio de candidatura presidencial en el Partido Demócrata ocupó totalmente la agenda noticiosa y nos hizo descuidar en un momento crítico un enorme problema: que Estados Unidos estuvo a "centímetros" de un magnicidio. Un supuesto nuevo intento de ataque contra Donald Trump, que se suma al ocurrido en julio, vuelve a poner en la mesa la emergencia sobre la violencia política en el país, que es mucho más amplio de lo que se piensa.

En primer lugar, hay que absolver a Trump de algo de responsabilidad en este pico de polarización. Desde 1900, ocho de los 21 presidentes estadounidenses recibieron tiros o han estado

ron. Y esto solo por mencionar al Ejecutivo. En 2011, por ejemplo, la congresista demócrata Gabby Giffords recibió un disparo en la cabeza por parte de Jared Lee Loughner, ciudadano que no quedó satisfecho con una respuesta que le dio la política cuatro años antes. Esto es importante, pues nos permite entender que la intolerancia no nace con el republicano.

Ahora, entre 2009 y 2019, el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) registró el deterioro más amplio en el indicador de calidad de la información, con un declive del 113,6 %. Esto coincidió con la aparición de las redes sociales que, paradójicamente, condujo a una mayor desconexión con los rivales políticos, según Liliana Mason, profesora adjunta de Ciencias Políticas en la Universidad Johns cerca de ello. Dos de ellos murie- Hopkins, como le comentó a Vox.

Y en este clima, que ya era intolerante y sobre el que estaban levantándose los cimientos para el extremismo que vemos hoy, apareció Trump, que terminó de activar esta bomba de tiempo. Si bien el problema no apareció con él, la violencia partidista ha visto un enorme avance desde que el expresidente lanzó su campaña en 2016 a través comentarios incendiarios que, en algunos casos, han llevado a la acción.

"El argumento trumpista tiene un tenue barniz de plausibilidad: si la gente piensa que un candidato es una amenaza para la democracia, alguien intentará asesinarlo", escribió Jonathan Chait, columnista del NY Magazine.

Los datos de la Policía del Capitolio muestran que las amenazas contra miembros del Congreso aumentaron de 902 en 2016 (año en que llegó Trump) a 9.625 en laron por horas a la exlegisladora den ser los decisivos".

2021, una cifra que se ha mantenido estable en los últimos años: 7.501 casos en 2022 y 8.008 en 2023. Además, la senadora Amy Klobuchar informó que uno de cada seis funcionarios electorales locales ha recibido amenazas. En la rama Ejecutiva también se registran problemas.

Brett Kavanaugh, juez de la Corte Suprema, sufrió un intento de asesinato en su casa en 2022, al igual que John Roberts, presidente de ese tribunal, en 2023. También hay que destacar el caso de la jueza de distrito Esther Salas, cuyo hijo recibió un disparo mortal en 2020 por parte de un hombre que se hizo pasar por repartidor de pizza y se describía como "antifeminista".

Hay más casos de alto perfil: desde el ataque con un martillo a Paul Pelosi, esposo de Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara, pasando por el intento de secuestro de Gretchen Whitmer, gobernadora de Míchigan, hasta las llamadas amenazantes contra congresistas republicanos como Liz Cheney y Adam Kizinger por parte de votantes conservadores que se sentían "traicionados" porque criticaron a Trump.

También hay que destacar otros tipos de violencia, como la del caso del autobús Trump, una causa abierta en Texas contra partidarios del expresidente que acorra-

Entre enero de 2021 y agosto de 2023 hubo al menos 18 ataques políticos mortales en Estados Unidos que mataron a 39 personas.

demócrata Wendy Davis en una carretera por hacerle campaña al presidente Biden. Dicho caso, cuva sentencia se conocerá en los próximos días, ayudará a definir qué es lo que entiende el país por violencia política para que se tomen medidas más severas.

Lo más llamativo es que el juicio tiene como base una violación a la Ley del Ku Klux Klan, una ley federal de 1871 que prohíbe la violencia y la intimidación política, lo cual habla sobre lo poco que se ha revaluado este problema a nivel legislativo desde entonces.

En medio de este ambiente tan tenso, la misma pregunta vuelve a rondar: ¿podría desencadenarse una guerra civil? Según un extenso análisis de Just Security, esto es poco probable por una variedad de razones. No se trata de "qué tan enojada esté la gente o cuántas armas tenga". Hay componentes como el rol de los militares en el país, que, por fortuna, es muy profesional.

"Las guerras civiles están determinadas por condiciones como la solidez de las instituciones, en particular en si las fuerzas de seguridad se mantienen neutrales en la aplicación del Estado de derecho o si eligen un bando y se vuelven brutales", aseguró Rachel Kleinfeld, investigadora especializada en conflicto y gobernanza de Just Security.

En cuanto a si este nuevo ataque contra Trump podría impactar los resultados de las elecciones, para Jared Mondschein, director de investigación del Centro de Estudios de EE, UU, de la Universidad de Sídney, no importa nada y a la vez importa todo. Él explica que, pese a todos los acontecimientos del último año, incluidos los intentos de magnicidio, condenas, debates y demás, los índices de aprobación de ambos partidos no han cambiado abruptamente: "La calcificación de la polarización política permanece". Sin embargo, teniendo en cuenta que solo el 0,03 % del país decidió el ganador en 2020, "los acontecimientos más intrascendentes pue-



11°. Encuentro de Proveedores y Contratistas de EPM

Miércoles, 2 de octubre, 8:00 a.m. a 4:00 p.m.









El Espectador trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. Fidel Cano Gutiérrez

Gerente Eduardo Garcés López Director Fidel Cano Correa

Editora en jefe: Angélica Lagos. Productor general: Élber Gutiérrez Roa. Editor Domingo: Nelson Fredy Padilla C. Gerente Digital: Edwin Bohórquez Aya.

El Espectador. Editado por Comunican S.A. D. Miembro: SIP, WAN, IPI y AMI Comunican S.A. 2024, Todos los derechos reservados. ISSN 0122-2856, Año CXXXVII. www.elespectador.com

# Opinión

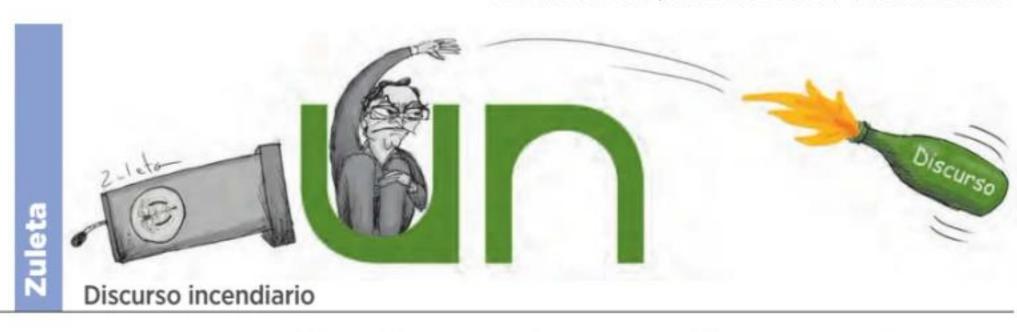

Directores: Fidel Cano Gutlérrez: 1887 - 1919. Luis Cano: 1919 - 1949. Gabriel Cano: 1919 - 1923 (Medellín) y 1949 - 1958 Guillermo Cano: 1952 - 1986. Juan Guillermo y Fernando Cano: 1986 - 1997. Rodrigo Pardo: 1998 - 1999. Carlos Lleras de la Fuente: 1999 - 2002. Ricardo Santamaría: 2003. Fidel Cano Correa: 2004 fcano@elespectador.com

Vicepresidente Comercial Caracol Medios: Mauricio Umaña Blanche. Gerente Comercial: Monica Cortés Montoya, mccortes@elespectador.com | 3112295911. Director Ventas Integrales: Juan Pablo Aguirre, jaguirre@elespectador.com | 3164063296.

Proyectos de Sostenibilidad: Elva Lucia Daza, edaza@elespectador.com | 3153319704.

Gerente de suscripciones: Marcela Moreno Arias, mamoreno@elespectador.com | WhatsApp 6014232300

# ¿Cuál es el plan de energía eléctrica para el Caribe?

AY MUCHAS CONVERSACIOnes ocurriendo en paralelo sobre el suministro de energía eléctrica en la costa Caribe, pero todas apuntan a lo mismo: la crisis es inmanejable. Lo es desde hace varios años, pero la fórmula ideada para reemplazar el desastre de Electricaribe no funcionó. Las dos empresas que entraron a reemplazarla están frustradas y sin soluciones. Air-e fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) después de que la empresa lanzó un grito de ayuda. EPM, dueña de Afinia, quiere salir del mercado y venderle todas sus acciones al Gobierno nacional. Mientras tanto, a pesar de sus promesas y discursos, la administración de Gustavo Petro no avanza en una reforma estructural y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) anda con torpeza, vigilada de cerca por el Consejo de Estado. El resultado es que la gente sufre.

Los videos de funcionarios de Air-e y Afinia que son agredidos por personas frustradas por los cobros elevadísimos son el resumen de todo lo que está mal en esta situación. Durante más de una década, la región Caribe viene rogando un servicio de electricidad digno y a un precio justo, pero el atraso histórico ha sido irreparable. Hoy

tenemos costos altísimos, intermitencias constantes, desigualdad notable entre ricos y pobres, una cultura de no pago como protesta, facturas quemadas en señal de desespero, un Gobierno hostil que promete soluciones pero no logra ejecutarlas, un sector de las generadoras estigmatizado y un lío que, tristemente, no parece resolverse.

Ahora, Air-e dijo que no tenía suficientes recursos y se rindió. La Superservicios intervino. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le da perspectiva a lo que esto significa: \$4 billones de gasto para un gobierno que de por sí está atado de manos por su falta de recursos. "El tema real es que la empresa Air-e hasta ahí llegó. No fue una decisión de que el Gobierno quisiera intervenir y hacer las cosas, sino que la empresa dijo: 'Intervéngame, porque yo ya no doy más", explicó el ministro. Así fue.

A eso se le suma que Afinia, el otro proveedor, quiere salirse del mercado. Lo dijo Federico Gutiérrez, alcalde de

A pesar de promesas y discursos, el Gobierno nacional no avanza en una reforma estructural y la CREG anda con torpeza, vigilada por el Consejo de Estado. El resultado es que la gente sufre".

Medellín: "Es urgente sentarnos a hablar con el Gobierno nacional para buscar una salida negociada y no esperar a que las empresas quiebren. Incluso, si la salida es que el Gobierno nacional adquiera el 100 % de las acciones que tiene EPM en Afinia, estamos dispuestos a que se dé en una forma en la que no se afecte la prestación del servicio". Es que el suministro eléctrico en la costa Caribe es tan mal negocio y tiene tantos problemas, que todo parece indicar que se necesitan medidas radicales. Lo que tendremos, de facto, es una nacionalización de los prestadores del servicio. Pero el problema persistirá.

Lo dijeron los gremios generadores de la electricidad: Acolgen, Asocodis, ANDEG, Andesco y SER. La toma de posesión, explicaron, "no debe considerarse como una solución automática o definitiva para los problemas identificados en la prestación del servicio en la región Caribe, por lo que es de suma importancia encontrar soluciones estructurales que resuelvan de raíz las problemáticas presentadas desde años atrás". Al mismo tiempo, ayer, la Procuraduría pidió explicaciones a Superservicios porque no es claro que el proceso de intervención haya surtido todos los requisitos de la norma. Lo dicho, un caos. Necesitamos, cuanto antes, un plan claro, mediado por el Congreso, que resuelva el problema a corto, mediano y largo plazo. La costa no da espera.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

## Si en Gaza llueve, en Colombia nunca escampa

## **CRISTINA DE** LA TORRE

CARROS DE FUEGO EXTRAÍDOS DEL Libro Sagrado, los bombardeos del atávico sionismo supremacista de Israel contra Gaza habrán cobrado en solo un año, este 7 de octubre, 41.630 muertos y más de 13.000 desaparecidos. En el exterminio de un pueblo, recobra su fuerza macabra el mandato de la escritura por boca del rabino Eliahou Mali: "no dejar vivos, ni hombre, ni mujer, ni anciano, ni niño". Con parecidos arreboles de guerra santa azuzada desde púlpitos y directorios políticos en tiempos de la conflagración liberal-conservadora, esta arrojó en Colombia un estimado de 250.000 muertos. Si a ellos se suman los 450.664 del conflicto armado que siguió a la Violencia, los desaparecidos, la aniquilación de un partido (la Unión Patriótica), los miles de falsos positivos y los centenares de líderes sociales asesinados, la cifra subiría peligrosamente hacia el millón en este dolorido país.

"Soy judío y no puedo defender a Israel", escribió Salomón Kalmanovitz. Su postura descalifica la revancha que cobra en inocentes el holocausto sufrido y honra la

contra esta carnicería. Meta de Netanyahu, afirma el académico, es preservar la exclusividad del pueblo elegido; exterminar a la población civil de Gaza, aunque sea ajena al extremismo islámico de Hamas. Se duele Eva Jablonka en Israel: amo y odio este país; es mi lengua y mi paisaje, pero sólo puedo esperar una caída en picada hacia el fascismo.

Y aquí revela el coronel (R) del Ejército, Luis Fernando Borja, excomandante de la Fuerza de Tarea de Sucre, que los falsos positivos no serían los 6.402 habidos en el gobierno de Uribe, sino más de 10.000. Este crimen abominable del conflicto armado obraba ya desde 1986, bajo el nombre de legalizaciones. "Yo mismo di cuenta ante la Fiscalía de haberlo cometido desde entonces", afirmó ante sus víctimas y al lado de Rodrigo Londoño, excomandante de las FARC. Entonces lo emplazó Álvaro Uribe a no ocultar sus delitos en supuestas presiones y Londoño encaró a su turno al expresidente: "la verdad, por dura que sea, hay que reconstruirla (...). La verdad histórica y judicial es innegable: los falsos positivos fueron política de Estado en su gobierno".

El Frente Nacional no fue apenas repartija del poder entre conservadores y liberales: fue también un pacto de impunidad cobijado por el mutismo sobre la responsabilidad intelectual y política de élites que protesta de millones de judíos en el mundo promovieron la Violencia desde el poder. Cristinadelatorre.com.co

Ninguno de sus autores pisó los estrados judiciales ni pagó cárcel ni sufrió descrédito. Ante el baño de sangre, un temor reverencial pareció anidar en el pueblo defenestrado, y se allanó el camino hacia este pacto de silencio, de impunidad y olvido. El pacto nunca se rompió. Fustigó Antonio Caballero la "unanimidad hipócrita" que lamentó la muerte del líder conservador en 1998, y escribió: "de necrologías corteses está hecha en buena parte la falsificación de nuestra historia, que nos impide comprenderla".

Llueve sangre en Gaza, llueve sangre en Colombia. Pero entre las muchas diferencias de historia, tiempo y lugar, una salta a la vista en esta hora: el genocida de Gaza da la cara, Netanyahu se llama, emite órdenes de exterminio frente a todos y en ello se solaza. Aquí no. Los responsables supremos de la Violencia, del paramilitarismo, de los falsos positivos se escabullen entre los recovecos de su hegemonía. La justicia transicional abre puertas a la verdad y procesa por sus crímenes a jefes guerrilleros, militares y paramilitares, pero los hacedores últimos de las violencias han transformado nichos del poder en escondrijos vigilados por sus ejércitos.

Coda. Cómo duele la muerte de Francisco Leal, maestro de maestros y enseña de humanidad.

#### Cándida

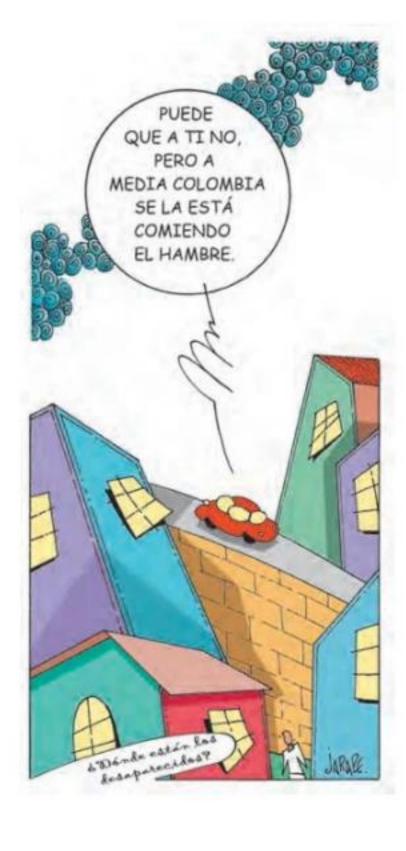

### La "vice" de Rodolfo

MACROLINGOTES ÓSCAR ALARCÓN NÚÑEZ



CON MOTIVO DE LA MUERTE DEL excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, Néstor Humberto Martínez aseguró en su columna de El Tiempo que Marelen Castillo, su fórmula presidencial, vicerrectora de la Universidad Minuto de Dios, fue escogida por recomendación de Luis Mariano Montemayor, entonces nuncio apostólico. Fuentes del más allá tendrá el exfiscal para hacer esa

aseveración, porque ella lo niega.

No es la primera vez que un nuncio se entromete en temas de nuestra Vicepresidencia. Luego del golpe de Estado de Marroquín contra el presidente Sanclemente, el general Rafael Reves tenía sus reservas frente a su vicepresidente, Ramón González Valencia. Varias veces le pidió que renunciara, pero nada que lo complacía. El se enteró de que este era muy religioso y que, ante la inminencia de una derrota en una de las batallas en que participaba como general, le rogó al Altísimo que lo ayudara a no ser derrotado con el ofrecimiento de que él haría voto de castidad de por vida. Así, Reyes acudió ante Francesco Ragonessi, nuncio de su santidad de la época,

para que convenciera a González Valencia de dimitir. Se reunieron durante dos días en Duitama. Primero estaba reticente, pero después de que el enviado papal le ofreció revocarle los votos de castidad, el hombre cambió. Renunció de manera inmediata y el presidente Reyes quedó feliz. Y qué decir del general González, quien quedó tan alborozado que invitó a su esposa a una segunda luna de miel en Paipa.

La verdad es que Rodolfo Hernández escogió inicialmente a Paola Ochoa, quien no aceptó, y, tras barajar varios nombres, optó por Marelen Castillo, por señalamiento del más allá, según el exfiscal Martínez. Ese "matrimonio religioso" no dio para mucho.

Apenas duró un minuto de Dios.

## Desde lejos

**AURA LUCÍA** MERA



EL MARTES ANTERIOR NO CUMplí con mi columna. Primera vez que falto desde que la inicié, hace algunos años. Mi deadline es el sábado, aunque se publique tres días después. Las leyes en la redacción de un periódico hay que cumplirlas.

El sábado pasado fue un día ajetreado. Finalizaba el Festival Internacional de Literatura Oiga, Mire, Lea en Cali, en su décimo aniversario, v por la noche, un avión me elevaba por encima del Atlántico durante nueve horas. La única alternativa sería enviarlo vía tiburón... Ni modo.

Ya llevo una semana "al otro lado del charco". Me parece increíble alejarme unas semanitas de Petrocolombia, sus mentiras, agresividades, mensajes mesiánicos y delirantes.

Pisar otras tierras, comprobar una vez más que el mundo es ancho y ajeno. El otoño inicia suave. Como dijo el poeta: "Se respira un aire de pausado ritmo...", porque la naturaleza sigue su curso, indiferente a la deshumanización del hombre, su avaricia, sus odios, su sed de sangre y destrucción.

Me asomo a recodos y calas azules, rodeadas de pinos piñoneros, flores nativas, robles, álamos y plátanos. Todavía todos conservan su verdor. Faltan días para que inicien sus estallidos color naranja, convirtiéndose en majestades recubiertas de oro cuando los ilumina el sol de la tarde.

En silencio, acompañada de una de mis hijas, visito a mis amigos eternos: Velázquez, Goya, El Bosco, Sorolla, Van Gogh, Van Dyck, Caravaggio... siempre esperándome, eternos en sus pinceladas que continúan a través de los siglos. Ahí está Esopo, el de Goya, envuelto en su gabán deshilachado. El Cristo de Velázquez, reposando en la cruz, más allá del sufrimiento y el dolor. El Bosco y su enigmático tríptico El Jardín de las Delicias, frente al cual me puedo quedar horas.

Y Sorolla... Un artista único. Sus caballos blancos empapados de agua salada, esos ropajes femeninos que coquetean con el viento, esos niños jugando en la playa, esa luz única. Brochas y pinceles enamorados del blanco y los azules, tan fuertes, que terminaron llevándoselo en plena madurez de su vida, pleno de sol. Tal vez para que siguiera iluminando otras galaxias.

Aparece Goya de nuevo, con sus Caprichos y Juegos de Niños, que desembocaron, años después, en el terrible Saturno devorando a su hijo, o en los aquelarres aterradores de brujas desdentadas y miradas malignas. Ese Fusilamiento del 2 de mayo que saca lágrimas, o esas majas tan majas.

Y ese Van Gogh desconocido, sin girasoles ni cielos de olas. Unas fachadas en maderas mojadas por la lluvia, majestuosas en su humildad y pobreza.

Y una sorpresa de infarto: un Caravaggio perdido y encontrado. Una de sus últimas obras, tal vez su autorretrato, ya derrotado por su vida extraña, representando el rostro de un Cristo sufriente, absorto en su dolor.

Me aíslo, de la mano de mi hija, compartiendo emociones íntimas, como enmudecer al contemplar el ocaso reflejado en los azules del Cantábrico, ese mar impredecible que amanece huracanado y gris, o azul brillante.

Doy gracias a la vida, que me regala esta majestad, estos días que quedarán en el recuerdo eterno, en todo su esplendor.

#### Chócolo

# Mor, à Volvimos a los Tiempos de Pablo con Tanto aTentado?





## Aterrizaje allá, despegue acá

### GONZALO HERNÁNDEZ\*



ESTA SERÁ UNA SEMANA CLAVE PARA la política monetaria mundial. La Reserva Federal de los Estados Unidos tomará una decisión sobre la tasa de interés de sus fondos. Se tratará muy posiblemente de la primera reducción en más de cuatro años, desde la disminución que adoptó en 2020 durante la pandemia. Los inversionistas han aumentado sus apuestas a que caerá 50 puntos básicos. La alternativa, en cualquier caso, es una tasa 25 puntos menor. Ya veremos.

Recordemos que a partir de 2022 y durante el primer semestre de 2023 esa tasa aumentó de manera rápida y acentuada. La idea: detener los efectos de la inflación, ocasionados por las afectaciones a las cadenas de suministros, nuevos patrones de consumo y la guerra en Ucrania. Fuera de la discusión sobre la efectividad y pertinencia de aquellos incrementos, los impactos de la política fueron globales y con fuerte incidencia sobre economías pequeñas, abiertas y vulnerables a choques externos, siendo la colombiana una de ellas. Por cuenta de esto, es verdad que el Gobierno ha tenido que enfrentar mayores costos para financiar el endeudamiento -dejado en los techos luego de los muy altos déficits fiscales aún depende".

entre 2020 y 2022; la deuda neta del Gobierno Nacional Central saltó de 48,4 % del PIB en 2019 a 60,7 % en 2020-. Colombia perdió su grado de inversión en 2021.

Ha sido más costoso, por lo mismo, financiar el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Sin duda, elementos importantes para explicar la fuerte devaluación que inició en junio de 2022. El tipo de cambio se empezó a frenar luego en noviembre como consecuencia de una quirúrgica estabilización macroeconómica que debe continuar.

Estas razones superan las explicaciones reduccionistas enfocadas solamente a la incertidumbre política del país. Claro, sin desconocer que debe ser corregida. No ayudan para nada en el terreno económico los mensajes conflictivos y de polarización del Gobierno ni de algunas facciones de la oposición.

No ayudaron antes y no ayudarán ahora mensajes que desincentiven la obtención de divisas. Todos los sectores exportadores deben ser impulsados, incluyendo aquellos como el de hidrocarburos, del que el país

En todo caso, la reducción de tasas en los Estados Unidos puede marcar el inicio de condiciones internacionales más benevolentes para Colombia. Dará posibilidades para una gestión de la deuda (pública y privada) con créditos más baratos y el Banco de la República tendrá un mayor margen para reducir su tasa de interés de intervención. En lo que respecta a los desafíos: el precio del petróleo está en mínimos pospandemia y la economía mundial tiene problemas para acelerar su crecimiento, con motores como el de la economía china a media marcha.

Y sobre lo que el Gobierno sí puede controlar está evitar confusiones en el campo de la responsabilidad fiscal, pendiente el reto de ejecución del presupuesto público y cuando el mismo Gobierno ha pagado ya por el costo político del ajuste macroeconómico pospandemia. Mejor tener presente, además, que no ayudaron antes y no ayudarán ahora mensajes que desincentiven la obtención de divisas. Todos los sectores exportadores deben ser impulsados, incluyendo aquellos como el de hidrocarburos, del que el país aún depende.

Hay que aprovechar la política monetaria internacional más relajada, motivada por el objetivo de un aterrizaje suave de la economía norteamericana. Si allá el objetivo es el aterrizaje suave, que aquí sirva para la etapa de despegue.

\* Exviceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.

# Y el lacayismo sigue ahí

#### REINALDO



CÓMO PASA EL TIEMPO Y, COMO EN un bolero, parece que fue ayer el golpe de Estado contra Salvador Allende y la Unidad Popular en Chile. Ya hace cincuenta y un años de ese sangriento derrocamiento promovido por Estados Unidos y también la transnacional de comunicaciones ITT, que para entonces contaba entre sus ejecutivos a un exdirector de la CIA y a un expresidente del Banco Mundial.

Allende había optado por una erguida posición con claros deslindes en su política frente a Washington. Desde antes de llegar a la presidencia, Estados Unidos estuvo interviniendo de distintas maneras, preparando un clima golpistay haciendo una labor de zapa contra el gobierno popular. El 11 de septiembre de 1973, se presentó el golpe dirigido por el general Augusto Pinochet, ficha clave de la gringada.

Eran tiempos en que Washington había trazado distintas estrategias de intervención en América Latina, como el Plan Cóndor y otras aberraciones. Eran los tiempos de poner dictadores y desaparecer opositores políticos en distintos países. En Colombia, por ejemplo, no hubo necesidad de golpes de esa naturaleza, porque todos los gobiernos hasta hoy han sido dóciles a los dictados de la metrópoli.

En Colombia, donde el único golpe de Estado se dio en 1953, esa antidemocrática figura no se ha dado más. Ahora, en cambio, se ha puesto en boga de parte del Gobierno actual la alerta de un "golpe blando". En todo caso, lo que es evidente es que cualquiera de esas modalidades no se configuran todavía por estos lados.

Ahora ya no es el "blando" sino el "duro" el que se promociona, mientras se nota que no ha habido en esta administración ninguna maniobra que haga, por ejemplo, sospechar que haya una posición antiimperialista, o que se advierta una intención independentista.

Lo mejor es que no haya ni el uno ni el otro, pero que no se tome a modo de propaganda oficial o de columnas de humo para disimular que, como en la novela El Gatopardo, haya que reconocer la paradoja de "que todo cambie para que todo siga igual", que es, precisamente, lo que se ha visto hasta ahora en el país.

Vamos no más con la política exterior del gobierno. No se ve por dónde se pueda configurar un golpe desde afuera con cómplices interiores, cuando el lacayismo sigue igual al de precedentes mandatarios, prosternados ante Washington. Continuamos obedeciendo las cartillas impuestas por el FMI, el Banco Mundial, la OCDE y todas las reformas y medidas están supervigiladas y acondicionadas a las órdenes de esas esferas de poder mundial.

La obediencia prosigue en casi todo lo fundamental, y ni hablar de la presencia fastidiosa del Comando Sur, de la injerencia en los asuntos internos del país, como está pasando con Gorgona, y las naves gringas con sus sobrevuelos en las selvas amazónicas.

En otros ámbitos, las medidas tomadas en distintos renglones han ido más bien contralos pobres y las clases medias. Como lo ha denunciado un sector de los trabajadores, en Colombia no se ha "gravado de verdad a los más ricos" ni a las multinacionales, además de pasar de agache una prometida renegociación de tratados de libre comercio que han afectado de fondo la producción nacional.

Frente a esos asuntos de interés nacional no ha habido trazas de tener el Gobierno una posición consecuente contra quienes han mantenido en un atraso secular al pueblo colombiano. Así que por lo menos suena raro el agitar la inminencia de un golpe de Estado, cuando lo visto hasta hoy ha sido, en esencia, "más de lo mismo".

#### EL ESPECTADOI

Editado por Comunican S.A. Calle 103 N° 69B-43 Bogotá, Colombia. Línea de servicio al cliente: 601-4232300 Opc. 2. Redacción: 601-4232300. Suscripciones: 601-4232300 Opc. 1. Publicidad: 601-4232300. www.elespectador.com

Si usted tiene una rectificación o aclaración sobre algún tema publicado en este medio, por favor escribanos a aclaracionesyrectificaciones@elespectador.com

## Cartas de los lectores

### Venezuela, el mismo camino que Cuba y Nicaragua

A propósito del editorial del 24 de agosto, titulado "La justicia venezolana ratifica el fraude". Ya está más que demostrado que por la vía democrática no será posible un cambio de mando en nuestra Venezuela. Este ha sido el mismo camino que han seguido en Cuba y Nicaragua. Lamentablemente, hacen falta más que palabras. Ya está demostrado que estos comunistoides no respetan la palabra comprometida, y entonces, ¿vamos a seguir con lo mismo? Pues serán los mismos resultados que ahora están presentes. ¡Qué lástima mi adorable país, camino a la ruina! ¿Será que Simón Bolívar tiene que renacer? María Corina está resteada con su compromiso de libertad, pero no es suficiente. Seguimos hasta el final y veremos qué resultará. Dios conmigo y con Venezuela también. David Moreno

#### Venezuela en democracia

No estoy de acuerdo con el editorial del 24 de agosto porque caracterizan como dictadura al Gobierno bolivariano. En las dictaduras no hay elecciones. En los 25 años en el poder, han efectuado 32 elecciones. Después de las presidenciales, se efectuó otra elección donde los sectores sociales organizados presentaron sus proyectos comunitarios para escoger los mejores, dando paso a la verdadera democracia: la democracia participativa. Todos los proyectos aprobados reciben los recursos necesarios, y su auditoría y materialización las hacen las mismas comunidades.

Las elecciones se efectúan bajo el marco constitucional. El Consejo Nacional Electoral es garante de la transparencia de los comicios, que tienen el sistema electoral más avanzado del mundo, con voto electrónico, captahuellas o biometría, donde la persona no puede ser suplantada y su voto queda automáticamente registrado. No hay posibilidad de fraude. Además, otra institución, como la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, garantiza la pulcritud del proceso. Todos los excandidatos y fuerzas políticas y sociales que participaron en el certamen electoral asistieron al emplazamiento que hizo el Alto Tribunal de Justicia, a excepción del excandidato Edmundo González. Un medio de comunicación como El Espectador presta un flaco servicio a las fuerzas reaccionarias de Venezuela y del exterior. Para conocer la realidad, deben consultar todas las fuentes y así tener un diagnóstico acertado de los fenómenos políticos y sociales que acontecen a nivel internacional. Ernesto Perilla





y, posterior, también como una amenaza, porque, en ese entonces, la orden era que tocaba interceptar esos números, que era un caso de Presidencia".

Alfonso Quinchanegua, oficial de la Policía vinculado a las interceptaciones a Marelbys Meza. En video conocido por Noticias Caracol, dice que la orden vino desde Presidencia.



### Tomarnos en serio la historia





CUANDO EL PRESIDENTE PETRO DICE que le van a dar un golpe, o que lo van a matar, los "flash expertos" en conducta humana lo descalifican, los groseros lo insultan y los peores enemigos se frotan las manos.

Veo improbable que le den un golpe militar, clasista o político, capaz de separarlo de la presidencia antes del 7 de agosto del 2026. Sería una estupidez. No habría un ser ideal para sentar al día siguiente en la casa de Nariño; y de los 11 millones que lo elegimos, todavía quedamos muchos dispuestos a defender nuestro voto.

Otra cosa es el riesgo de un magnicidio y, en un país tan inundado de violencia como el nuestro, en donde tantas generaciones han heredado y aprendido la rutina del odio más fácilmente que el hábito de la convivencia, es una irresponsabilidad burlarse de la posibilidad de una muerte violenta.

La gente es libre de aplaudir o despedazar los discursos del presidente, y de gustarle o no su retórica. El punto que no admite sarcasmo ni inconsciencia es que su vida hay que cuidarla 24 horas al día, como si cada amenaza, cada percepción y temor, fuera cierto.

El presidente planteó algo que varios recibieron como un delirio exótico: que Iván Mordisco, comandante del mal llamado Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, en alianza con mafias internacionales y otros sectores delictivos planean matarlo. Si las evidencias indican que el grupo liderado por Mordisco sigue asesinando líderes sociales, firmantes de paz, indígenas, afros, campesinos, policías y miembros de ejércitos regulares e irregulares, no sería insólito que semejante individuo atentara contra el hombre que llegó a la presidencia con la consigna de devolverle la paz a Colombia. A diferencia de otros que no cabe nombrar el mismo día, Mordisco ha despreciado la mano tendida, quizá porque ni le interesa ni le conviene la paz; como tampoco les interesa a las vocaciones bélicas, a la extrema-extrema derecha que se quedaría sin estribillo, o a quienes rezan para que a Petro nada le salgabien, simplemente porque les revuelca las tripas que él sea el presidente.

¿Cuántos colombianos no han podido superar que hace más de 30 años Gustavo Petro haya pertenecido a un grupo guerrillero? ¿Cuántos, ocho años después del acuerdo de la Habana, incitan y presionan para que los excombatientes de FARC sigan siendo víctimas de acoso, estigmatización y asesinatos? ¿Cuántos curas dijeron las barbaridades que dijeron? ¿Cuántos colombianos eligieron presidente de la República al gerente del No a la paz? ¡A ver! Somos unas partículas de resiliencia y rebeldía tratando de movernos entre cables oxidados y laberintos de telarañas, rencores y prejuicios. Por eso tantas cosas que deberían ser elementales resultan tan difíciles de lograr.

La memoria de la animadversión ha sido más duradera que la memoria de los afectos, y muchos recuerdan más lo odiado que lo amado. Cuando esa conducta se repitey se normaliza, deja una lesión emocional en el corazón de la sociedad.

Yo recomendaría tomarnos más en serio la vida... y la muerte. Tomarnos en serio que la nuestra es una historia de sangre derramada. Hemos asistido a demasiados entierros de periodistas, líderes, estudiantes, candidatos y exguerrilleros, asesinados por ser valientes y perseverantes, y porque no les creyeron que los iban a matar.

A la gente hay que creerle, por principio, y para que el final lo escriba el curso de los años, y no el cursor del plomo. Gloria.arias2404@gmail.com

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com



Encuentre mañana el especial editorial:

Juventud en Quibdó: Iniciativas locales para desestigmatizar a los jóvenes y salvar sus vidas

Una iniciativa:

EL ESPECTADOR



# Cultura

Homenaje

# Luis Tejada Cano: el paso de un cometa eterno

Nacido en Barbosa, Antioquia, el 7 de febrero de 1898, y fallecido el 17 de septiembre de 1924 en Girardot, Tejada Cano fue uno de los pocos precursores del vanguardismo en Colombia. Izquierdista, innovador y arriesgado, se enfrentó al clero y las tradiciones desde los hechos y con su estilo y sus temas, que podían ser sobre las butacas, el hierro y la soledad del hombre de entonces, o la importancia de la conversación para una sociedad. Hoy se conmemoran cien años de su muerte.



**FERNANDO** ARAÚJO VÉLEZ

fernando.araujo.velez@gmail.com

Erase una vez un hombre que escribía sin que le importara que sus textos fueran clasificados como crónicas, columnas, reportajes o ensayos. Escribía convencido de que cada palabra tenía que ser la palabra precisa, y de que lo escrito sería fundamental para cambiar un poco al menos el mundo. Escribía sobre un taburete y abría la ventana a las opciones de que los humanos descendieran de los taburetes. "Quizá se podría formular una teoría en que se probara que el hombre desciende del taburete; teoría ingeniosa y verosímil que tendría tanto éxito como las que tratan de probar que el hombre desciende del mono o del caballo", decía, y luego afirmaba que las tiendas de muebles eran una infinita muestra de despojos, de "fósiles de una fauna desaparecida hace mucho tiempo".

Al día siguiente, o a la semana, escribía sobre la importancia de las conversaciones, la hora y los lugares ideales para charlar, la diferencia entre hablar y conversar y las actitudes de los interlocutores. Entonces aclaraba que no era que no se hablara mucho en todos lados, "se habla en los costureros y en las boticas, en los cafés y en las esquinas concurridas. Hermanos Cristianos de Mede- menos el mundo.

Pero el hablador no es el interlocutor, el conversador; existe una diferencia esencial entre hablar y conversar. Lo que se hace habitualmente en esos sitios es murmurar, entendiéndose por murmuración todo lo que se refiere exclusivamente a las personas, bueno o malo". Luego afirmaba que las murmuraciones se basaban en la memoria, y que por eso había tantos murmullos, porque era más fácil recordar que pensar.

Aquel hombre fue bautizado, en una mañana repleta de polémicas, como Luis Tejada Cano en el año de 1898. Cuando sus padres, Benjamín Tejada López e Isabel Cano Márquez, lo presentaron ante el episcopado para que un sacerdote, Desiderio López, lo "nombrara" en el sagrado nombre de Jesucristo, el encargado de las bendiciones dijo que no podría hacerlo, pues los padrinos del bautizo eran liberales. Según escribió Lino Gil Jaramillo en El Magazín de El Espectador del 17 de septiembre de 1967, el señor Cano corrió a buscar a monseñor Pardo Vergara, quien dio la orden de que se le concediera el primer santo sacramento al recién nacido. "Luis Tejada exteriorizó su primera rebeldía instintiva sacando de la boca con sus propias manos la sal del rito y volviéndose enseguida de espaldas, lo que obligó al oficiante a cristianizarlo por detrás".

Pasado un tiempo, el niño fue matriculado en el Colegio de los



Luis Tejada Cano, quien fue periodista y cronista de El Espectador, falleció por tuberculosis a los 26 años. / Dibujo de Hernán Merino.

llín. Rezos, plegarias, cantos, estudios, clases solemnes, disciplina a rajatabla. Una mañana, Tejada Cano, con sus dos apellidos, como le decían y se solía llamar a los niños en las escuelas por aquellos primeros años del siglo XX, regó sobre su pupitre un frasco de tinta. El profesor detuvo su cátedra, se le acercó, le ordenó que pusiera las manos sobre la mesa y le dio un par de reglazos. Tejada soportó el castigo y el dolor mordiéndose los labios. Cuando terminó el suplicio, le arrojó al maestro un palo repleto de clavos y salió a las carreras para no regresar jamás. Ya en su casa, se escondió debajo de una cama y le dijo a su madre.

Luis Tejada Cano escribía convencido de que cada palabra tenía que ser la precisa, y de que lo escrito sería fundamental para cambiar un poco al

le imploró, que le ayudara pues acababa de matar a un cura.

De los Hermanos Cristianos pasó a ser "normalista", y como "normalista" se graduó de profesor, antes de cumplir 20 años. Su tesis versaba sobre los nuevos métodos de la enseñanza, y surgía de los cursos y clases que se empezaban a dictar en el colegio del Gimnasio Moderno de Bogotá, creados y fomentados por don Agustín Nieto Caballero. En una primera instancia, que debía ser decisiva, Tejada fue aprobado con las máximas calificaciones. Sin embargo, el clero dictaminó que se debía hacer una segunda evaluación, y convocó a nuevos calificadores. Tejada pidió permiso para invitar a algunos jueces, y llevó a Pablo Betancourt, director de educación de Antioquia; a don Fidel Cano Gutiérrez, fundador de El Espectador, y al expresidente Carlos E. Restrepo.

La primera aprobación fue ratificada, con todos los honores. No obstante, los sacerdotes continuaron poniéndole trabas a Tejada. Decidieron apelar esta nueva calificación, pues el doctorando leía asiduamente eraniño?".

Las confesiones, de Juan Jacobo Rousseau, y a otros autores polémicos y prohibidos por la Iglesia. Tras un nuevo debate, la nueva junta decidió ponerle un "tres" al estudiante Tejada Cano. Según Lino Jaramillo, "Con un leve rictus en la boca de gruesos labios sensuales -más de ironía que de ira, más de escepticismo que de amargura-, con los mechones indómitos sobre la frente de palidez marfilina y con una dignidad que no amenguaba el desgarbo del vestido, el joven maestro sin diploma abandonó la sala rectora y dejó a sus contendores que saboreasen la manzana de ceniza de su victoria".

Pasados unos pocos meses de aquella derrota, Tejada se marchó a Pereira. De allí viajó a Barranquilla, para volver a Medellín y después, arriesgarse a conocer Bogotá, a su gente, a sus círculos intelectuales y a los no tan intelectuales. En 1917 fue a las oficinas de El Espectador, preguntó por don Luis Cano y le comentó que quería trabajar en su diario. Don Luis le pidió que le enviara un trabajo suyo. Tejada le entregó un escrito sobre sus bisabuelos con papel y sellos del Gobierno nacional, según sus propias palabras, recogidas por la revista Cromos poco después de su muerte, en 1924, pero el señor Cano leyó su texto y le dijo que necesitaba que escribiera sobre asuntos de actualidad. Le sugirió que hiciera un artículo sobre los terremotos que habían destruido parte de Bogotá ese año y del pánico que habían provocado en la ciudadanía.

Tejada escribió que la Iglesia se había aprovechado de la catástrofe para llamar a confesión a todos los jóvenes del país, con el argumento de que se aproximaba la llegada del Anticristo. La Revolución de los bolcheviques en Rusia, en octubre de 1917, y los terremotos, eran señales inequívocas de que estaban por llegar tiempos infernales. Cano contrató a Tejada, que siguió escribiendo para El Espectador hasta el día de su muerte, el 17 de septiembre de 1924, en Girardot. A sus funerales acudieron, entre tantas y tantas personalidades del periodismo, la literatura y la política, León de Greiff, Gabriel Turbay, Jorge Eliécer Gaitán, José Mar y Luis Cano. Según publicaciones de la época que se fueron retomando con los años. Luis Vidales le escribió una elegía en la que le preguntaba: "¿No has visto por allá las cometas que se me perdieron cuando vo

### Murió el compositor vallenato Luis Egurrola Hinojosa

El compositor Luis Egurrola Hinojosa falleció ayer, a los 60 años, en la Clínica Cardiovascular de Valledupar.

El músico estuvo hospitalizado debido a problemas de salud asociados a una neumonía severa que afectó su pulmón izquierdo. Egurrola fue intervenido quirurgicamente y falleció de un paro cardiorrespiratorio mientras estaba en recuperación.

El músico, oriundo de San Juan del Cesar (La Guajira), era una figura clave del vallenato romántico. Aunque culminó estudios de Arquitectura, pronto se dedicó a la composición, escribiendo canciones para artistas y agrupaciones como Diomedes Díaz, Binomio de Oro de América, Los Diablitos, Jorge Celedón, Los Gigantes del Vallenato, Silvestre Dangond y Jorge Oñate, entre otros.

El compositor dejó canciones icónicas para el género musical como "Tú vas a volar", "Cómo te olvido", "Al final del sendero" e "Ilusiones". El músico, oriundo de San Juan del Cesar (La Guajira), era una figura clave del vallenato romántico.

# Gente

De temporada en el Teatro Nacional La Castellana

# "La cena de los idiotas", donde el bobo vive del vivo

La obra, protagonizada por Fernando Arévalo y Raúl Ocampo, hace una reflexión, a través de la comedia, sobre la idiotez del ser humano.



DANIELA SUÁREZ ZULUAGA

dsuarez@elespectador.com

"Pecar por idiota" es una frase que en esta obra tiene varios contextos. ¿Es más idiota el que cree que todos los demás lo son o es más idiota el que actúa con nobleza? El dramaturgo francés Francis Veber creó La cena de los idiotas para reflexionar sobre aquellas situaciones en las que una persona deja en evidencia su idiotez y pasa por encima de los demás.

Manolo Orjuela, director de la obra, adaptó esta historia y la puso en manos de los actores Nina Caicedo, Fernando Arévalo, Alejandro Estrada, Raúl Ocampo, Paula Estrada y Matías Maldonado, los seis personajes que hicieron parte de la cena más dramática y divertida de toda la semana.

#### El idiota perfecto

Francisco Piñón, interpretado por Arévalo, es un funcionario de la DIAN que fue invitado por Pedro Barrantes (Raúl Ocampo) a una cena en su casa. Lo que Piñón no sabe es que está siendo víctima del Club de los Burladores, que invitan semanalmente a una persona que consideran tonta, ingenua e idiota. Piñón es el personaje perfecto para la cena de la semana: separado, solitario y que fabrica esculturas con fósforos en sus tiempos libres para no perder la cordura. Noble y siempre con un sí como respuesta, Piñón acepta la invitación al encuentro que le dejará a Barrantes una lección de vida.

Fernando Arévalo, que ya había

La cena de los idiotas' quiere dejarle al público esa enseñanza de que no siempre está bien señalar a alguien de idiota, cuando la idiotez tiene tantas formas de manifestarse y nosotros en algún momento también lo hemos sido".

Nina Caicedo, actriz

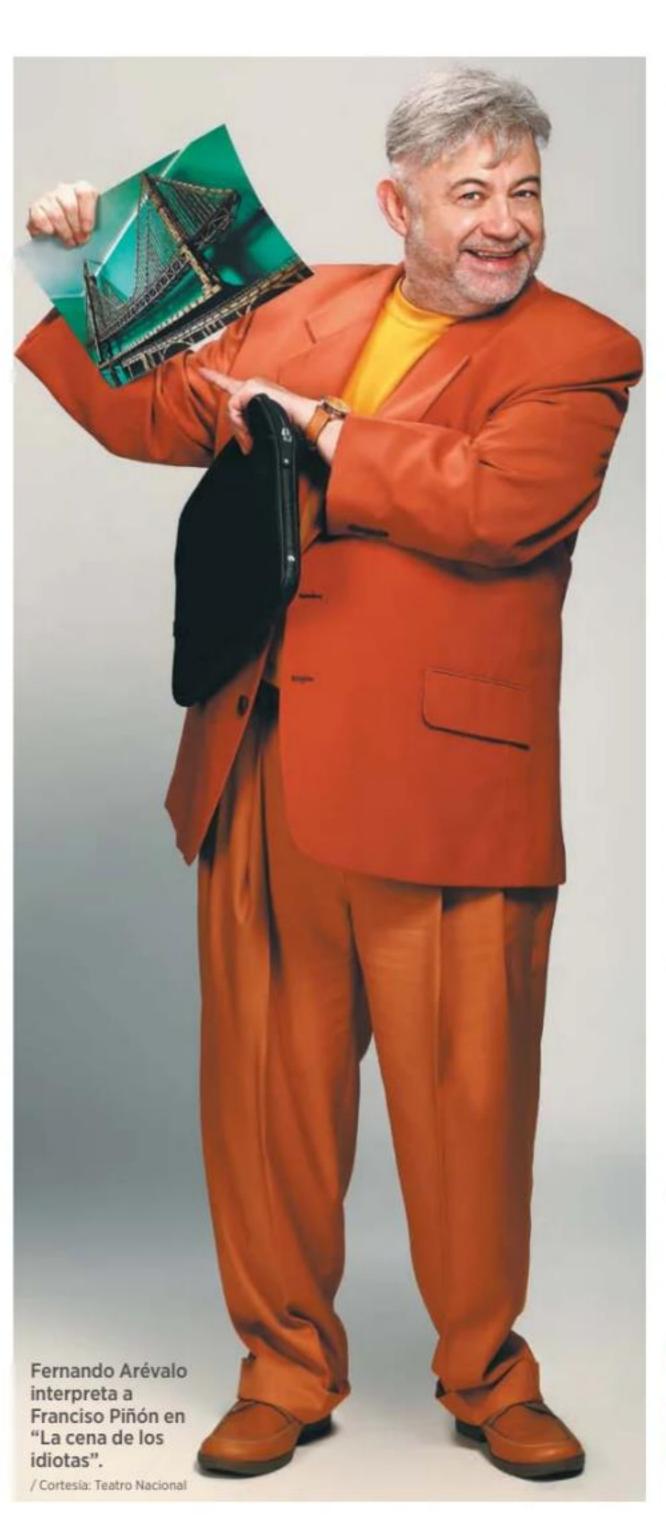

interpretado a Piñón hace casi veinte años en una adaptación hecha por el dramaturgo Mario Morgan, compartía entonces su papel con César Mora. "En ese momento ambos teníamos mucho trabajo en televisión y no nos daban permiso de ausentarnos tanto. Menos mal ahora sí me autorizan porque los tiempos han cambiado. Gracias a esa obra entendí que un actor se hace en las tablas", dijo Arévalo en entrevista para El Espectador. Hace unas dos décadas la obra estuvo en temporada durante meses gracias a su éxito.

Para el actor. La cena de los idiotas es una reflexión sobre lo nocivo de la superioridad. "Por eso existe el bullying, porque la gente quiere emprender una guerra contra lo diferente. A mi personaje lo consideran un tonto por tener buen corazón, y porque las maquetas que hace con fósforos se perciben como algo estúpido. Barrantes está convencido de la idiotez de mi personaje, pero luego se da cuenta de que el idiota es él. Esta obra ataca todo tipo de discriminación en una época de tanta desigualdad y racismo. Me parece muy valioso que el teatro haya visto este mensaje y lo comunique".

#### La comedia, más allá de hacer reír

La obra está construida por situaciones equívocas y torpes. Cristina Barrantes (Nina Caicedo), que interpreta a la esposa del antagonista, explica que en esa torpeza encontró el reto más grande: que el público viera todos esos incidentes como algo genuino. Caicedo dijo en la entrevista con este medio que esta puesta en escena no solo busca entretener.

Hay que meterse en el papel y sacarlo adelante de la forma más genuina posible".

Fernando Arévalo, actor

"Considero que cuando la gente se identifica con las situaciones que ve, hay un impacto. Se ríen, se ponen tristes, bravos o sentimentales, y La cena de los idiotas quiere dejarle al público esa enseñanza de que no siempre está bien señalar a alguien de idiota, cuando la idiotez tiene tantas formas de manifestarse y nosotros en algún momento también lo hemos sido".

Hacer comedia en las tablas es retador, o así lo piensa Arévalo, quien admite que es una de las cosas más difíciles que ha hecho en teatro. Su argumento es que si una comedia logra ser buena, atrapa al público, pero si pasa lo contrario la obra fracasa. Dice que hay comedias ramplonas que recurren a la vulgaridad y hay otras que, por el contrario, muestran realidades porque se hacen en serio. "Hay que meterse en el papel y sacarlo adelante de la forma más genuina posible. Mala comedia hay mucha, y las buenas comedias son las que mantienen al público unido. Gracias a eso podemos hacer cinco funciones a la semana".

Para Raúl Ocampo, su personaje de Pedro Barrantes fue más allá de la comedia y se convirtió en una catarsis. Aprovechó la oportunidad de interpretarlo para reflejar algunos sentimientos negativos que le dejaron varios momentos difíciles de su vida, entre ellos, la muerte de su esposa Alejandra Villafañe. "En un momento de mi vida tenía mucha amargura, frustración y rabia. Luego llegó este personaje con los mismos sentimientos, así que decidí utilizarlo a mi favor como una especie de ritual, como una terapia que me llevara a transformar esas emociones".

La obra, que celebra su sexta semana en temporada en el Teatro Nacional La Castellana, aspira a quedarse durante varios meses, dando funciones cinco días a la semana, y según los actores, ha tenido una buena recepción por parte del público. "Desde el estreno de la obra los comentarios han sido muy positivos porque tiene un ritmo de comedia bastante marcado, La cena de los idiotas va agarrando al público y lo va llevando a un viaje muy divertido y reflexivo. Creo que esta obra puede estar mucho tiempo en temporada, porque el voz a voz es muy bueno. La manera de saber si una obra es buena o mala es por el voz a voz, así que habrá risas para rato", finaliza Arévalo.

#### / 21

#### **Deportivas**

#### Oro de Araújo

La tumaqueña Valeria Araújo se coronó campeona del heptatión en Decastar, la última reunión del año en el Circuito de Pruebas Combinadas de la World Athletics. en Tallence, Francia. La colombiana superó el récord nacional y sudamericano, con 6.429 puntos.

#### Mundial de Patinaje

Con 13 medallas de oro, ocho de plata y dos de bronce, la selección de Colombia se coronó campeona del Mundial de Patinaje de Carreras en Pista, en Italia. En la modalidad artística, Geraldine Gañán e Isaac Sotomayor ganaron bronce en parejas.



#### Debutó James

Después de su brillante actuación en la eliminatoria al Mundial de 2024, el volante colombiano James Rodríguez debutó ayer con su nuevo equipo, el Rayo Vallecano. El cucuteño jugó los últimos 10 minutos en la victoria 3-1 sobre Osasuna, por la Liga de España.

#### Arranca la Champions

Con seis partidos, tres de ellos con futbolistas colombianos, comienza hoy la primera fase de la Liga de Campeones de Europa. Young Boys vs. Aston Villa y Juventus vs. PSV (11:45 a.m.) y luego Real Madrid vs. Stuttgart y Milan vs. Liverpool (2:00 p.m.).

# Deportes



Independiente Medellín aspira a lograr el título de la Copa Sudamericana, que sería el primero internacional de su historia./ AFP

Comienza la

lucha por la

Copas Libertadores y Sudamericana

gloria continental

#### REDACCIÓN DEPORTES

Después del receso por las eliminatorias al mundial 2026, arrancan este martes los cuartos de final de las copas Libertadores y Sudamericana, con evidente favoritismo por los clubes brasileños, los de mayor presupuesto en el continente. Por Colombia habrá solo un representante: el Independiente Medellín, ahora de la mano del técnico Alejandro Restrepo, quien reemplazó al uruguayo Alfredo Arias.

#### La gloria continental

A mitad de año la gran novedad en el fútbol de Argentina fue el regreso de Marcelo Gallardo al banquillo de River Plate, un refuerzo con el que los hinchas del club millonario esperan pelear el título de la Copa Libertadores, todavía sacudida por la sorpresiva eliminación del todopoderoso Palmeiras en la fase previa.

La ausencia del verdao entre los ocho mejores no impide que los clubes brasileños sean los grandes candidatos al título, más allá de que River, donde juega el delantero colombiano Miguel Angel Borja, hava mejorado en

### Independiente Medellín es el único equipo colombiano entre los 16 mejores de la región en 2024, entre los que hay mayoría brasileña. de Gallardo, quien durante ocho años (de 2014 a 2022) obtuvo 14

títulos, entre ellos dos Libertadores, las de 2015 y 2018, esta última en una histórica y polémica final nada menos que frente a Boca Juniors.

Su segundo ciclo comenzó hace algo más de un mes. En los octavos de final superó a Talleres de Argentina y ahora enfrentará al Colo Colo, de Chile, al que visita este martes en Santiago (7:30 p.m., por Espn). El equipo austral, ganador del torneo en 1991, viene de eliminar al Junior de Barranquilla.

Elganador de esa llave, que tenlas apuestas gracias a la llegada drálavuelta en el Monumental de la capital antioqueña.

Buenos Aires el 24 de septiembre, enfrentará en las semifinales al vencedor del duelo entre Fluminense, actual campeón de la Libertadores, que tiene en sus filas a los atacantes John Arias y Kevin Serna, además del late-

Independiente Medellín visitará mañana al Lanús de Argentina, desde las 7:30 p.m.. La vuelta es la semana entrante en

ral Gabriel Fuentes, y Atlético Mineiro, de Brahian Palacios; una final adelantada para los futboleros.

Por el otro lado del cuadro, todo indica que habrá una semifinal brasileña, porque en una serie se miden Botafogo y São Paulo y en la otra el multimillonario Flamengo intentará dejar por el camino a Peñarol, de Uruguay.

#### Medellín quiere hacer historia

En la Copa Sudamericana está el Independiente Medellín, que visitará mañana al Lanús, de Argentina (7:30 p.m.), uno de los dos cuartofinalistas que ha sido campeón del torneo (2013), al lado de Atlético Paranaense (2018 y 2021).

En este torneo también son mayoría y favoritos los clubes brasileños. Hoy Fortaleza recibirá en el Arena Castelao al gigante Corinthians, fortalecido por la estelar contratación del neerlandés Memphis Depay, quien jugó en el Atlético de Madrid hasta mayo pasado.

Luchando por no descender en el Campeonato Brasileirao e inmerso en una profunda crisis económica, Corinthians rompió todos los pronósticos al contratar a Depay, quien a sus 30 años aterrizó en Brasil para asumir la difícon el Fortaleza.

cil misión de levantar a un equipo dirigido por el argentino Ramón Díaz, que sigue sin poder enderezarse y llega al duelo tras caer en el torneo local ante el líder Botafogo y quedar en decimoctavo lugar, en zona de descenso, faltando 12 fechas para el final. Fortaleza viene de ser finalista de la pasada edición de la Sudamericana, ganada por Liga de Quito.

En el único cruce de cuartos de final sin equipos brasileños, el de Lanús e Independiente Medellín, comienza en Buenos Aires este miércoles. El granate argentino, dirigido por Ricardo Zielinski, tiene en la Copa todas sus fichas, al marchar en la Liga argentina a 11 puntos del líder Vélez Sarsfield.

Su triunfo en la fase anterior ante el vigente campeón Liga de Quito avala su ilusión, pero el Medellín está hambriento de gloria y, todavía en la primera mitad de la Liga BetPlay, por estos días concentra sus esfuerzos en la Sudamericana, que aspira a que sea su primer trofeo continental.

En la fase de grupos terminó primero, con 13 unidades, por encima de Always Ready, de Bolivia; Defensa y Justicia, de Argentina, y César Vallejo, de Perú. Luego, en las series de eliminación directa, se impuso sobre Palestino, de Chile, por un global de 6 a 2. En el torneo colombiano está en la casilla 16, con dos partidos menos que la mayoría de sus rivales y ocho puntos, producto de un triunfo, cinco empates y dos derrotas.

El jueves, en Asunción, el local Libertad intentará devolver a la tierra al Cruzeiro de Belo Horizonte. Los brasileños eliminaron a Boca Juniors en la ronda anterior y tienen el ánimo por las nubes.

Para Libertad, que dejó por el camino en la definición por cobros desde el punto penalti al también paraguayo Ameliano, el partido "será difícil e importantísimo", según su entrenador, el argentino Daniel Garnero.

En Curitiba, buscará sacar ventaja sobre el Racing Club, donde juegan los colombianos Juan Fernando Quintero, Roger Martínez y Johan Carbonero, que calentó motores con un triunfo 1-0 el sábado ante Boca Juniors en la liga argentina.

En forma y tras aplastar a Huachipato de Chile en octavos de final, los argentinos buscarán sacar del camino a un equipo brasileño que en su partido del fin de semana por el Brasileirao empató



Voces locales camino a la COP16

Encuentro regional en Bucaramanga, Santander.

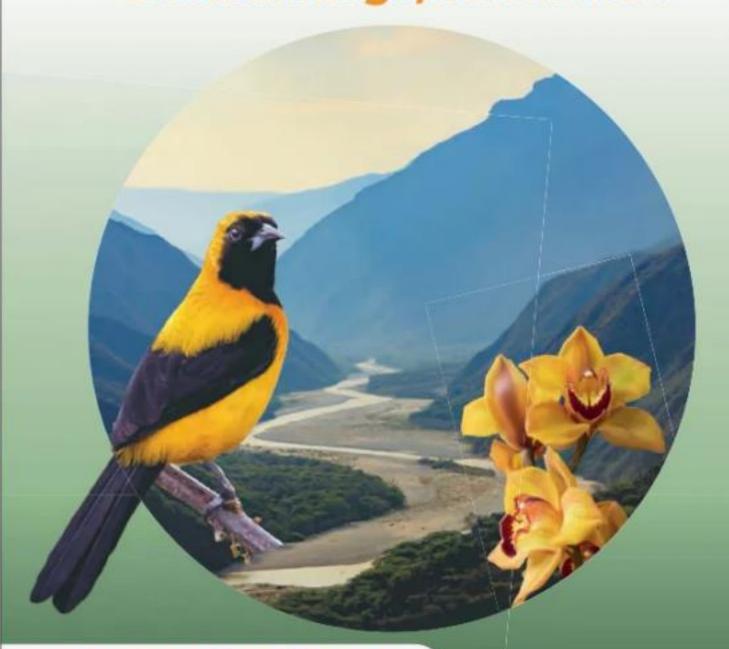

### Temas de diálogo



Gestión del agua y biodiversidad.





Energías renovables, biodiversidad y clima.

Conoce, el próximo 26 de septiembre en la página web de los encuentros, los compromisos, retos y oportunidades de la región en el cumplimiento de la meta de protección y restauración de los ecosistemas para la adecuada gestión del agua, la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad energética de Amazonas.











Respalda:











#### Sudoku

|   |   |   |   | 7 |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 5 |   |   | 2 |   | 3 |   | 6 |
| 6 |   | 4 |   | 5 | 1 | 7 |   |   |
|   | 8 |   |   | 3 |   |   | 6 |   |
|   |   |   |   |   |   | 8 |   | 3 |
| 1 |   | 6 | 9 |   |   |   | 2 |   |
|   |   | 5 | 8 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 6 | 7 |   | 4 |   |
|   |   |   |   |   | 4 | 2 |   | 8 |

|   |   | 8 |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 7 |   |   |   |   | 5 |   |
|   | 1 |   |   | 8 |   | 7 | 4 |   |
| 8 |   |   |   |   | 6 | 4 |   |   |
|   | 5 |   |   |   | 3 |   |   |   |
|   |   | 2 |   |   | 5 | 8 | 9 |   |
|   |   |   |   | 1 |   |   | 6 | 4 |
| 9 |   |   |   |   | 7 |   |   | 2 |
| 5 |   |   | 2 |   |   |   |   |   |

#### Espectagrama

Espectagrama, Mario Méndez - mariom20co@yahoo.com

| 0                              |                                               |                  |                                        | Invertido,<br>mecheros<br>del Ku<br>Klux Klan | Sermón,<br>admo-<br>nición (1) | Vals               | Revés,<br>táñele | Desfalle-<br>cido |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                                |                                               |                  | Invertido,<br>partidas<br>de naos      |                                               |                                |                    |                  |                   |
|                                | Sus                                           | A                | Dala,<br>canal de<br>tablas            |                                               |                                |                    |                  |                   |
|                                | Verdade<br>ra trage-<br>dia (den-<br>tal) (2) | Guarden<br>plata | inv., ora-<br>ción<br>mariana<br>Sodio |                                               |                                |                    |                  |                   |
| Terrible,<br>espeluz-<br>nante |                                               |                  |                                        |                                               |                                |                    |                  |                   |
| Letra<br>griega                |                                               |                  |                                        | Me<br>carcajeé<br>Gringo-<br>landia           |                                |                    |                  | Usanza            |
| Dominio<br>sueco en<br>la red  |                                               |                  | Nota vieja<br>Inv., pena,<br>congoja   |                                               |                                | Plutonio<br>Dativo |                  |                   |
| Fastidiá-<br>seles             |                                               |                  |                                        |                                               |                                |                    |                  |                   |
| Sastre de<br>sotanas           |                                               |                  |                                        |                                               |                                |                    |                  |                   |
| Partícula<br>tripli-<br>cadora |                                               |                  |                                        | Níquel                                        |                                |                    | H)(1)            | Skills            |
| Acopié                         |                                               |                  |                                        |                                               |                                | KI                 | 117              | P.C.              |
| Tejido<br>para<br>dientes      |                                               |                  |                                        |                                               |                                |                    | real p           |                   |

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR. Horizontales: Pacas, Balsa, Autor, Pensar, Afeaseme, Ti, ET, Ecuánime, Carteles, Renco, Léalo, Nossa. Verticales: Patecola, Eficaces, a.n.e., Urnas, Pausăratelo, Astas, Neron, Vlore, II, Aar, Meme, Sb, Retes



Virgo (24 ago. - 23 sep.) Aunque no ves mucha claridad, el momento de mirar hacia atrás quedó bioqueado para que decidas con la cabeza. Color del día: Naranja.

Libra (24 sep. - 23 oct.) No es justo que hayas sacrificado tanto y lo dejes de lado por poner por encima las prioridades de los demás. Color del día: Negro.

Escorpión (24 oct. - 22 nov.) Las experiencias te han enseñado a tomar distancia de guienes te alteran y ahora mismo no es tiempo de mirar hacia atrás. Color del día: Fucsia.

Sagitario (23 nov. - 21 dic.) No le des más vueltas a ese asunto que te duele tanto. Lo mejor es que no le des tanta importancia a eso que no te hace bien. Color del día: Gris.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.) La venganza no es la más saludable en este momento de tu vida. Deja de hacer cosas en caliente porque eso te traerá deseguilibrios. Color del día: Aguamarina.

Acuario (20 feb. - 20 mar.) Es bueno que te rodees de gente para estar acompañado, pero también debes aprender a disfrutar de tu soledad. Color del día: Rojo.

Piscis (20 feb. - 20 mar.) No bajes la guardia, este el momento donde debes ser más firme con tus emociones. Ten más carácter y decisión. Palabra del día: Rosado.

Aries: (21 mar. - 20 abr.) Empieza manifestando tranquilidad porque lo que se viene va a necesitar de energía positiva para superarlo. Color del día: Verde.

Tauro (21 abr. - 21 may.) Todo proviene de personas cercanas y es porque no pones límites. Ya basta de soportar cosas porque sí. Color del día: Azul.

Géminis (22 may. - 21 jun.) Eres una persona clara y eso no puede cambiar por agradar a los demás. Piensa qué es lo que realmente te conviene. Color del día: Blanco.

Cáncer (22 jun. - 23 jul.) Abre los ojos porque las personas están pasando por encima de ti y lo estás permitiendo. Sé buena gente, pero pon límites. Color del día: Café.

Leo (24 jul. - 23 ago.) De ti depende que te gane la batalla. Seguro que todo sería más fácil de tramitar si organizaras, incluso, tus sentimientos. Color del día: Amarillo.

#### Ordene su aviso también a los correos: sarias@elespectador.com y jduran@elespectador.com - Línea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2

**Empleos** 7 » Tecnología

Bienes Raíces Maguinaria

Vehículos

Negocios

Otros

Servicios

10 » Módulos 11 » Judiciales

Turismo

12 » Exeguiales

# Clasificados

Ordene su aviso EL ESPECTADOR 2627700 313 889 4044

#### Tarifas:

- Palabra \$ 1.681
- » Centimetro x col. \$ 66.555
- Edictos \$ 81.345
- A estas tarifas se les debe incluir el IVA.

#### Formas de Pago:

- » PSE
- » Tarjeta de Crédito
- Transferencias Bancarias

### **Edictos**

#### Avisos

ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ. Tribunal Edesiástico. Referencia: Causa de Nulidad del Matrimonio VEGA LLANOS Juan Pablo ALVAREZ MORENO Ivonne Prot. 288/24. EDICTO. El infrascrito Vicario Judicial del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Bogotá. HACE SABER: Que en la causa de la referencia se cita para que comparezca ante este Tribunal Eclesiástico Arquidiocesano de Bogotá (carrera 18 No. 34 - 15. PBX: 605 23 23) en los próximos 10 días, de lunes a jueves de 8 a.m. a 11 a.m. y de 1 p.m. a 3 p.m., con el fin de notificarse de los términos de la demanda presentada por el señor Juan Pablo Vega Llanos, aceptar la misma y rendir declaración, a la señora: IVONNE ALVAREZ MORENO, ORDENA, Fijar el presente edicto en las puertas del Tribunal Edesiástico Arquidiocesano de Bogotá y en un periódico de alta circulación en la ciudad de Bogotá (cc. 1509 y 1510 del C.I.C.). Pbro. Octavio Soler Espinosa, Vicario Judicial Adjunto. Dra. Luz Marina Moreno R. Notaria Edesiástica. Fijado hoy: 12 - Sep - 2024 A las 10:35 a.m. Desfijado Hoy: \_\_\_\_\_ A las: \_\_\_\_ CONSTE. (Hay firmas). H2

ASUNTO: EDICTO. LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO COMUNICA A las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales (Cesantias Definitivas a Beneficiario, Seguro por Muerte, Auxilio Funerario, Sustitución de Pensión de Jubilación), del docente AURA MARIA MÉNDEZ VARGAS (Q.E.P.D) quien en vidase identificó con CC No. 1109840518 de Neiva-Huila, quien falleció el día 30 de Julio del 2023, según se observa en el con Registro Civil de Defunción con indicativo serial No. 06116442; para que se comuniquen dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación de este edicto vía correo electrónico educacion@ibague.gov.coy/ofondoprestaciones@ ibague.gov.o, Secretaría de Educación Municipal Respuesta al radicado IBA2024ER017813 del 04 de septiembre de 2024. Atentamente, (Fdo.) MARIA ISABEL PEÑA GARZON SECRETARIA DE EDUCACIÓN DESPACHO. H8

AVISO JUDICIAL. EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA, AVISA: Que dentro del proceso con radicado Nº 252693 184001-2013-00123-00 de Interdicción - Revisión de Sentencia en favor de ENERARCO GUEVARA SANCHEZ, sedictó fallo el día once (11) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), por medio de la cual se dejó sin valor ni efecto la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2013 proferida por este Despacho Judicial, mediante la cual fue declarada la interdicción judicial definitiva de ENERARCO GUEVARA SÁNCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 11.442.237 expedida en Facatativá. Así mismo, se ordenó la cancelación de la anotación sentada en el registro civil de nacimiento de ENERARCO GUEVARA SÁNCHEZ, respecto de la anulación de la curaduria principal y suplente en cabeza de EMMA CECILIA SÁNCHEZ DE GUEVARA y NURY ANGÉLICA GUEVARA SÁNCHEZ. De otra parte, se designó como apoyo judicial de ENERARCO GUEVARA SÁNCHEZ a NÚRY ANGÉLICA GUEVARA SÁNCHEZ y JORGE ELIÉCER MONTOYA SANCHEZ, identificados con las cédulas de ciudadania Nº 35.519.423 expedida en Facatativá y 3.588.524 expedida en San Roque (Antioquia), respectivamente, para que adelanten los actos jurídicos a ellos otorgados y relacionados en los literales A, B, C, D E y F de la sentencia y se dictaron otras disposiciones. Para dar cumplimiento a lo previsto en el literal e) del numeral 4º del artículo 56 dela Ley 1996 de 2019, hoy once (11) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), para ser publicado en el periódico El Tiempo o El Espectador, JULIÁN FELIPE AMÓRTEGUI BARÓN, Secretario, H5

AVISO. A LOS ACREEDORES DE MAICOL STEVEN DE LA CRUZ SANCHEZ CC: 1073523593 El suscrito Liquidador de la persona natural MAICOL STEVEN DE LA CRUZ SANCHEZ CC: 1073523593, avisa a todos sus acreedores, que mediante auto del 10 de noviembre de 2023 dentro del proceso número 110014 003027- 2023- 01163-00 el Juzgado 27 Civil Municipal de Bogotá decretó la apertura del proceso de Liquidación patrimonial de Persona Natural no Comerciante de MAICOL STEVEN DE LA CRUZ SANCHEZ CC: 1073523593. En providencia del 29 de agosto de 2024 se designó al doctor LIBARDO INOCENCIOMADRIGAL RODRIGUEZ CC: 79909115. EMAIL: libardoimadrigal@ hotmail.com, como Liquidador, quién aceptó y se posesionó del cargo; por lo anterior, se convoca a todos los acreedores del deudor a fin de que se hagan parte del proceso, y dentro del término otorgado por el articulo 566 del Código General del Proceso, a partir de la providencia de admisión y hasta el vigésimo día siguiente a la publicación del presente aviso, presente sus créditos adjuntando siguiera prueba sumaria de su existencia. LIBARDO INOCENCIO MADRIGAL RODRIGUEZ, Liquidador, H4

BOGOTÁ, D.C., 16 de septiembre de 2024. El señor Humberto Castro Castro quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía No 310.845 de La Vega, falleció en la ciudad de Bogotá el día 02 del mes de septiembre del año 2024. Quienes crean tener derecho a solicitar el reintegro de los ahorros, aportes y demás derechos que el asociado tenía en la cooperativa del magisterio CODEMA, pueden acercarse a su oficina en la calle 39 B No 19-15 en Bogotá D.C. Se establece un plazo máximo de dos (2) meses para la presentación de la reclamación ante la cooperativa, a partir de la fecha del deceso. H5

A NOMBRE DE ANDRES GOMEZ QUINTERO A UN PLAZO DE 92 DIAS A UNA TASA DE 10.56% FUE EXTRAVIADO/HURTADO. NOTIFICACIONES PARA OPOSICION CRA 9 Nº 66-25 BOGOTA O NOTIFICACIONESJUD@ BANCAMIA. H3

EDICTO.LA COOPERATIVA CEINE, NIT. 860076363-Informaque el señor LEÓN SANABRIA SEGUNDO, quien se identificaba con cedula 1.163.397 y estaba vinculado como asociado de la cooperativa, falleció el pasado 10 junio 2024; se hace un llamado a herederos(a) determinados e indeterminados, quienes consideren tienen derecho a reclamar los aportes pagados por el fallecido, para que remitan ante la Cooperativa Ceine al correo gerencia@ceine.org info@ceine.org ceine290@gmail.com o envien por correo certificado a la oficina ubicada en la Cl 39 A 16-45 BRR La Magdalena-Teusaquillo, la solicitud con los documentos y soportes correspondientes que lo certifiquen como beneficiario (a), dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación. HI

REPUBLICA DE COLOMBIA. JUZGADO PRIMERO

PROMISCUO DE FAMILIA DE PAMPLONA LA

SECRETARÍA DEL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO

DE FAMILIA DE PAMPLONA AVISA AI público en ge-

neral, que mediante sentencia calendada del catorce de mayo de dos mil veinticuatro, proferida por este Despacho dentro del proceso RADICADO: 54-518-31-84-001-2017-00114-00 se dispuso: "(1): Ordenar la terminación de la Interdicción Judicial de Julio Cesar Meneses, identificado con la cédula de ciudadanía No 5.493.888, expedida en Toledo, decretada mediante sentencia del 14 noviembre del 2018. (II) Declarar que Julio Cesar Meneses, identificado con la cédula de ciudadanía No 5.493.888, expedida en Toledo, requiere de designación judicial de apoyo, en los términos de la Ley 1996 de 2019, para la realización de los siguientes actos de salud, patrimoniales y. personales consistentes en: Salud: Necesita apoyo para solicitar servicios de salud, para solicitar las citas médicas y las autorizaciones que estas confleven, para decidir el tipo de medicamento o centro de salud al que necesita asistir y para el manejo de los documentos que tiene que ver con su salud. Patrimonio y manejo del dinero: Necesita apoyo para el manejo de los recursos económicos, ayuda para decidir cómo y en qué gastar el dinero, para Uso cotidiano del dinero; requiere ayuda para organizar y definir la distribución de sus ingresos frente a sus gastos. Familia, cuidado personal y vivienda: Asistencia para la realización de actividades de cotidianidad y de la vidadiaria. Acceso a la justicia, participación y voto: Necesita representación jurídica, ayuda en la toma de decisiones que le permita defender sus derechos, acceder a la justicia, participar y ejercer el voto. (III): Designar al señor Edgar Enrique Mendoza identificado con la cédula de ciudadanía No 88.152.078, expedida en Pampiona, como persona de apoyo en la toma de decisiones de Julio Cesar Meneses, identificado con la cédula de ciudadanía No 5.493.888, expedida en Toledo, quien se encuentra en estado de discapacidad en razón que presenta "...Trastomo Neurocognitivo Leve Con Traumatismo Cerebral...", adviértasele al designado que en la medida que la Discapaz expresa su voluntad, esta debe ser atendida como la manifestación de su derecho al ejercicio de su capacidad. (IV): Disponer que Edgar Enrique Mendoza en virtud de la anterior determinación, quedará facultado para realizar en nombre de Julio Cesar Meneses, como persona de apoyo, los siguientes actos de salud, personales y de acceso a la administración de justicia consistentes en: a) Solicitar servicios a la EPS y IPS tales como citas y autorización de exámenes y tratamientos, tramitar y recibir medicamentos, firmar y diligenciar consentimientos informados, solicitar historias clínicas y en general todos los actos relacionados con el tema de la salud en pro del bienestar físico, psicológico y mental del titular del acto jurídico. Representar al Discapaz en el trámite administrativo y/o judicial para la debida atención en salud que requiera. b) Acceso a la justicia, participación y voto: representar al Discapaz en los trámites administrativos y/o judiciales que se requieran tendientes al reconocimiento de la pensión de sustitución de su señora madre Gehovell Meneses de Ortega, ante la Secretaria de Educación Departamental de Norte de Santander y el FOMAG a través de su vocero la Fiduprevisora, representación que conlleva actos tales como, otorgar poder en representación del Discapaz para presentar reclamación administrativa de reconocimiento de sustitución pensional, recursos, presentar demanda, iniciar, tramitar y finalizar proceso judiciales tendientes al reconocimiento de la pensión de sustitución y a indicada. También podrá ejercer actos de notificación, asistir a las diligencias y todos aquellos que requiera para el ejercicio del derecho que le asiste al Discapaz en este trámite de reconocimiento de derecho prestacional que se generen de la relación filial con la señora Gehovell Meneses de Ortega; (ii) Representar judicialmente al Discapaz en los trámites notariales como judiciales tendientes a iniciar, tramitar y finalizar el proceso de sucesión de su señora Gehovell Meneses de Ortega; (iii) Facilitar la comprensión de los actos jurídicos relacionados con la sucesión y la sustitución pensional de tal manera que Julio Cesar Meneses, pueda entender y tomar las decisiones en el marco de la autonomía en este tipo de actuaciones. Una vez finalice el proceso de reconociendo y de ser positivo. Deberá representar al Discapaz en los trámites ante las entidades financieras tendientes aperturar cuenta de nómina que se requiera para la cancelación de la mesada pensional. Advertir al señor Edgar Enrique Mendoza que el apoyo que los actos jurídicos facultados en virtud de esta designación corresponden a los enunciados anteriormente, para la celebración de actos no enunciados deberán ser solicitado ante

la autoridad judicial o notarial, atendiendo a la vo-

luntad expresa de la titular de los derechos. (V):

ley 1996 de año 2019. Désele posesión del cargo, con las advertencias legales y facúltese para el ejercicio del mismo. (VI): Inscribir la decisión tomada en los numerales primero y segundo de esta sentencia en el registro civil de nacimiento de Julio Cesar Meneses, Serial 18371729, Parte Básica 730105, que reposa en la Notaria del Municipio de Toledo, Norte de Santander. Para lo fines previstos en literal C del numeral 5 del artículo 56 de la ley 1996 de 2019. En consecuencia, se ordena insertar este aviso por lo menos una vez en un diario de amplia circulación Nacional (El Tiempo o el espectador). Pampiona, Veinte de mayo de dos mil veinticuatro. ZULAY MILENA PINTO SANDOVAL. Secretaria. (Hay firma). H2

SE ESTÁ SOLICITANDO ANTE BANCO DE BOGOTA NIT.: 860.002.964-4, LA REPOSICIÓN Y CANCELACIÓN POR EXTRAVÍO DEL CDT # 3630012193348, PLAZO 180 DÍAS POR VALOR DE \$34.000.000, EL CUAL TIÉNE COMO BENEFICIARIOS ALOSSEÑORES: MARY CECILIA PICON DE BARBOSA C.C 27.760.466, HUGO ALEJANDRO BARBOSA PICÓN C.C 88.137.527 EL CUAL TIENE COMO FECHA DE APERTURA 24-07-2024 Y VENCIMIENTO EL 24-01-2025, POR LO ANTERIOR SE NOTIFICA AL PÚBLICO EN GENERAL Y/O INTERESADOS, QUE EN LA CIUDAD DE MARIQUITA - TOLIMA Y MEDIANTE LOS TRÁMITES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 398 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO SE SOLICITÓ LA REPOSICION Y CANCELACION DEL TITULO VALOR EXPEDIDO POR BANCO DE BOGOTA NIT: 860.002.964-4, EL CUAL SE ENCUENTRA EN ESTADO DE EXTRAVIO. EL PROCESO SE ESTÁ ADELANTANDO EN BANCO DE BOGOTA NIT 860.002.964~4 SUCURSAL MARIQUITA TOLIMA OFICINA: UBICADA EN LA CRA. 3#6 - 02, MARIQUITA TOLIMA, TELÉFONO: 01-800-0518877; POR LO ANTERIOR SE SOLICITA AL PÚBLICO ABSTENERSE DEEFECTUAR CUALQUIER OPERACIÓN COMERCIAL CON EL TÍTULO VALOR OBJETO DEL PRESENTE AVISO. SI ALGUIEN SE OPONE A ESTA PUBLICACION POR FAVOR PRESENTARSE A LA OFICINA SEDE del TÍTULO DONDE SE RECIBIRÁ NOTIFICACIÓN, EN EL EVENTO DE PRESENTARSE OPOSICIÓN ALTRÁMITE EN LA SUCURSAL DEL BANCO. H7

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA. EL SUBDIRECTOR DEPRESTACIONES ECONOMICAS HACE SABER: Que el día 13 de enero de 2024, falleció el señor JUAN DE LACRUZ CARDOSO, quién en vida se identificaba con cédula de ciudadanía No. 17.063.201, pensionado de la Caja de Previsión Social de Cundinamarca. Que se presentó a reclamar el reconocimiento y pago de las mesadas causadas no cobradas: la señora AURA MARIA GARCIA DE CARDOZO, identificada con cédula de ciudadania No. 20.612.113, en calidad de cónyuge supérstite y las señoras: AURA MARIA CARDOZO GARCIA identificada con cédula de ciudadanía No. 39.560.360, ESPERANZA CARDOZO GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía No 39.569.552, JUAN DELA CRUZ CARDOZO GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No 11.318.476, en calidad de únicos hijos del causante. Que el objeto de esta publicación es avisar a las personas que crean tener igual o mejor derecho, a fin de que dentro de los treinta (30) dias siguientes a esta publicación, se presenten a reclamarla aportando las pruebas en que se funden, así como las conducentes a desconocer los derechos de los solicitantes; lo anterior deben manifestarlo mediante comunicación dirigida a esta dependencia, ubicada en la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, calle 26 No. 51 – 53, de la ciudad de Bogotá, D.C., o a través de nuestros canales virtuales o de la página www. pensionescundinamarca. gov.co, o del correo contactenos@ pensionescundinamarca.gov.coWILLIAMMONCADA SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES ECONÓMICAS U. A. E. P. C. (Hay firma). H3

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA, EL SUBDIRECTOR DEPRESTACIONESECONOMICASHACESABER: Que el señor ADOLFO ROJAS SUAREZ, quién se identificaba con cédula de ciudadanía No. 154.621, pensionado por la Beneficencia de Cundinamarca, falleció el día 04 de marzo de 2024, y a reclamar la sustitución de su pensión, se presentó la señora BLANCA CECILIA ORDUZ DE ROJAS identificada con cédula de ciudadania No. 20.030.914, en calidad de cónyuge supérstite. El objeto de esta publicación es avisar a las personas que crean tener igual o mejor derecho, deberán manifestarlo mediante escrito radicado en la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, ubicada en la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca calle 26 No. 51 - 53, de la ciudad de Bogotá, D.C., si es posible; o a través de nuestros canales virtuales o a la dirección de correo electrónico contactenos@ pensionescundinamarca.gov.co dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º de la Ley 1204 de 2008. WILLIAM MONCADA Subdirector Prestaciones Económicas U.A.E.P.C. (Hay firma). H10

#### Emplazatorios

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, NIT:800.113.6727. SECRETARÍA DE HACIENDA. DIRECCION FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES, AVISA: Que la señora MARÍA ANGÉLICA GAITÁN De GONZÁLEZ (Q.E.P.D.) quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía No. 28.890.156 de Purificación (Tol), quien era pensionada nacionalizada, falleció en Ibagué (ToI), el día 09 de noviembre de 2023. Que a reclamar la pensión de sobreviviente se presentó el señor JOSÉ ADOLFO GONZÁLEZ MAYORGA identificada con cédula de ciudadanía No. 5.982.880 de purificación (Tol), en calidad de conyuge supérstite de la causante. Que

visible de la entidad y se ordena la publicación en un periódico de amplia circulación, con el fin de que un posible beneficiario con igual o mejor derecho se presente a hacerlo valer dentro de un término de treinta (30) días siguientes a la fecha de su publicación, JORGE ALEXANDER MEJÍA CASTELLANOS. Director Fondo Territorial de Pensiones. Proyecto: Eliana Sandoval. (Hay firma), H4

#### Notarias

NOTARIA 36. EDICTO - SUCESIÓN. EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico y emisora radial, en el trámite de LIQUIDACION DE SUCESIÓN de el (la-los) causante(s) BOLIVAR FRANCISCO/PUENTES PINZON, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 19,293.516, quien falleció en Bogotá D.C., el tres (3) de octubre del dos mil veintiuno (2021), siendo su último domicilio la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta No. 392 de fecha trece (13) de septiembre del dos mil veinticuatro (2024), se ordena la publicación de este Edicto en periódico de circulación Nacional y en la Radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 902 de 1.988 ordenando además su fijación en lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10) días y entrega de copias para su publicación. Hoy, trece (13) de septiembre del dos mil veinticuatro (2024), a las 8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. JAVIER HERNÁNDO CHACON OLIVEROS (E). Rad. 202402472 / Sandra M. (Hay firma y sello). H 7

NOTARIA 36. EDICTO - SUCESIÓN. EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico y emisora radial, en el trámite de LIQUIDACION DE SUCESIÓN de el (la-los) causante(s) PEDRO HUMBERTO CUZZI NARANJO, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 17.023.709, quien falleció en Bogotá D.C., el nueve (9) de agosto del dos mil veintidós (2022), siendo su último domicilio la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 74 de fecha ocho (8) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), se ordena la publicación de este Edicto en periódico de circulación Nacional y en la Radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 902 de 1.988 ordenando además su fijación en lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10) días y entrega de copias para su publicación. Hoy, trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). a las 8:00 A.M. EL NOTARIO TREINTA Y SEIS (36) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. JAVIER HERNANDO CHACON OLIVEROS (E). Rad. 202400288 / Sandra M. (Hay firma y sello). H6

NOTARIA TREINTA Y NUEVE DE BOGOTA D.C. MIGUEL ARTURO LINERO DE CAMBIL. NOTARIO. EDICTO. COMO NOTARIO TREINTA Y NUEVE (39) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. EMPLAZO. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los Diez (10) dias siguientes a la publicación del presente Edicto en un periódico y en una radiodifusora de amplia circulación y sintonía respectivamente, dentro del trámite notarial de la Liquidación Sucesoral de la causante MARINA DE JESUS BOHORQUEZ DE SANABRIA (Q.E.P.D.) quien en vida se identificó con la Cedula de ciudadanía número 20.187.728, y falleció en esta ciudad de Bogotá el día 25 de Julio de 2022, defunción registrada en la Notaria 26 de Bogotá, bajo el serial 10760034, que el ultimo domicilio de la causante fue la ciudad de Bogotá, siendo Bogotá el asiento principal de sus negocios, conforme al poder que se adjunta, aceptado el trámite en esta Notaría mediante Acta número 158 de fecha 09 del mes de septiembre de dos mil Veinticuatro (2024); se ordena la publicación por una vez en un periódico de amplia circulación nacional y en una radiodifusora de amplia sintonía en esta ciudad. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero (3º) del Decreto 902 de 1988, se ordena además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) dias. El presente Edicto se fija hoy a los nueve (09) días de septiembre del año dos mil Veinticuatro (2024); siendo las Ocho de la mañana (08:00 a.m.). MIGUEL ARTURO LINERO DE CAMBIL NOTARIO TREINTA Y NUEVE (39) DEL CIRCULO DE BOGOTA. (Hay firma y sello). H1

NOTARIA 40. DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. VICTORIA C. SAAVEDRA S. NOTARIA. Icontec ISO 9001:2015 Certificado No. CO-SC4363-1 Fecha Vencimiento: 2024-12-21. EDICTO. LA NOTARIA CUARENTA (40) DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C. HACE SGAER: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en un periódico de circulación nacional, en el trámite notarial de Liquidación Sucesoral INTESTADA del causante NOEL ARDILA ESPITIA, identificado en vida con cédula de ciudadanía número 79.302.385 de Bogotá, D.C., quien falleció en Bogotá, D.C., el día cinco (5) de julio de dos mil veintitrés (2023), siendo su último domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de Bogotá, D.C. ADMITIDO el trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta número Cero Cincuenta y Tres (053) del seis EL CDT. Nº 371373 EMITIDO EL 14 DE MAYO DE 2024 | Edgar Enrique Mendoza como persona de apoyo | encumplimiento a las disposiciones legales vigentes | (6) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). POR BANCAMIAS.A. POR LA SUMA DE \$6.800.000 | tendrá los deberes a los que se hace alusión en la | se fija el presente aviso emplazatorio en un lugar | Se ordena la publicación de este EDICTO en un

periódico de circulación nacional y en una radiodifusora de Bogotá, D.C., en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo Tercero (3ro.) del Decreto novecientos dos (902) de mil novecientos ochenta v ocho (1988), ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) días. El presente EDICTO se fija hoy seis (6) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), a las ocho (8:00) de la mañana. LUIS ALEX ANDER ARIAS BETANCOURT, NOTARIO CUARENTA (40) EN ENCARGO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. 2514/2024 CM, GA. (Hay firma y sello). H6

REPUBLICA DE COLOMBIA. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE SOACHA. RICARDO CORREA CUBILLOS. NOTARIO. (MIEMBRO DE LA UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO). EDICTO EMPLAZATORIO. NO. 047 DE 2024. EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE SOACHA- CUNDINAMARCA, EMPLAZA, Por el término de diez (10) días hábiles a quienes se consideren con derecho a intervenir en el trámite notarial de Liquidación de herencia del señor JESÚS ARNOLD GUERRERO SALCEDO quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 19.155.749, fallecido el trece (13) de septiembre de dos mil veintiuno (2.021), en Soacha., presentada por el abogado JUAN SEBASTIAN GÓMEZ MORALES, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.033.752.670 expedida en Bogotá D.C., y tarjeta profesional 383.483 del Consejo Superior de la Judicatura, siendo su asiento principal de sus bienes y negocios el municipio de Soacha, Cundinamarca. Aceptado el trámite respectivo mediante acta número 047 de fecha doce (12) de septiembre de 2024 se ordena la fijación del presente EDICTO EMPLAZATORIO en lugar visible

de la secretaria del despacho, al igual que se ordena su publicación en un diario de amplia circulación nacional y en una radiodifusora local, dando así cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 902 de 1988, Artículo 3º. El presente EDICTO se fija hoy doce (12) de septiembre de 2024 a la hora de las 08:00 AM en la Cartelera de la Notaria. NOTARIO SEGUNDO (2°) DEL CÍRCULO DE SOACHA. RICARDO CORREA CUBILLOS. Vanessa Páez - Rad 2473-2024. SEDE NOTARIAL, (Hay firma y sello), H9

REPÚBLICA DE COLOMBIA. NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO CHOCONTÁ. LA NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE CHOCONTÁ CUNDINAMARCA. EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en el trámite de LIQUIDACIÓN NOTARIAL DE HERENCIA DE: ANA TULIA CUESTA DE SEGURA y/o RIAÑO, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 20.490.341 expedida en Chocontá. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta número CERO CUARENTA YSIETE (047) defecha CINCO (05) de SEPTIEMBRE de DOS MIL VEINTICUATRO (2024). Se ordenó la fijación del presente EDICTO, en un lugar visible de esta Notaria por el término de diez (10) días y la publicación en un periódico de amplia circulación en este lugar y en la EMISORA F.M. 101.3 AMIGOS DE CHOCONTA. Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 3º, del Decreto 902 de 1988, reformado por el Decreto 1729 de 1989, en concordancia con el Artículo 490 de C.G.P. Se fija el presente Edicto a los CINCO (05) días del mes de SEPTIEMBRE de DOS MIL VEINTICUATRO (2024), siendo las ocho de la mañana (8:00 AM.). NANCY ARÉVALO PACHECO, NOTARIA UNICA DEL CÍRCULO. (Hay firma y sello). H8

### Avisos de ley

#### POLLO OLIMPICO S.A.

En conformidad con el art. 212 del C.S.T., informar que el señor ANDRÉS FELIPE RAMÍREZ CORREA (QEPD), con C.C. 1.193. 116.338, laboro en la compañía hasta el día de su fallecimiento el 04 de agosto de 2024, a reclamar las Prestaciones Sociales se ha presentado el Señor JHON JAIRO RAMIREZ MACEA, (Padre del fallecido), quienes se crean con igual o mejor derecho, deben dirigirse con documentación requerida dentro de los 30 días siguientes a esta publicación a la Carrera 79D # 16C- 51, Barrio Visión Colombia, Bogotá.

#### GRUPO GOOD EST SAS

Informa que el señor CARLOS ANDRES GARCIA TRIVIÑO con CC 79.720.880, falleció el 15 de Julio de 2024. A reclamar sobre su liquidación y prestaciones sociales se presentó la Sra.: MARIA PAULA GARCIA GONZALEZ Con C.C # 1.000.336.049, en calidad de hija. Quienes consideren con igual o mejor derecho a reclamar, deben presentarse en la Calle 79B # 8-21 Of 302 o en la ciudad de Bogotá. SEGUNDO AVISO

#### LA COOPERATIVA DE SUBOFICIALES NAVALES "COOSONAV"

informa que el señor CARLOS ALBERTO GOMEZ ORTIZ, falleció el dia 1 de agosto de 2024, en la ciudad de Barranguilla Atlántico, al momento de su muerte era Asociado a esta Cooperativa. Quienes crean tener igual o mejor derecho a reclamar los valores que le corresponden por concepto de Aportes y Auxilio, deben presentarse en la Cooperativa en la Calle 39 Bis Nro. 29-87 Barrio la Soledad de la ciudad de Bogotá, D.C., dentro de los quince (15) días hábites siguientes a la fecha de esta publicación, con el fin de acreditar su derecho

#### AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR

Se informa al pérdida del CDT No. 00130242001441545399, por valor de \$7.260.400 emitido por BBVA Colombia, fecha de apertura: 20/09/2012, fecha vencimiento 20/09/2024, titulares: ANA BEATRIZ GUZMAN C.C. 20.321.935, LUIS ANTONIO GONZALEZ C.C. 5.806.934, se reciben notificaciones en la oficina (0242) Calle 80, ubicada en la Avenida Calle 81 No. 69-14 en Bogotá. Cualquier transacción comercial carece de validez.

#### AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR

Se informa al pérdida del CDT No. 00130142001444174883, por valor de \$10.000.000 emitido por BBVA Colombia, fecha de apertura: 11/10/2016, fecha vencimiento: 11/10/2024, titular: ANA BEATRIZ GUZMAN C.C. 20.321.935, se reciben notificaciones en la oficina (0142) Indumil, ubicada en la Calle 44 No. 50-92 en Bogotá. Cualquier transacción comercial carece de validez.



#### LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR AVISA

Que el señor JESUS AUGUSTO COTRINO LOPERA (Q.E.P.D), identificado con la cédula de ciudadanía número 231.434, quien percibía una pensión de carácter compartida con la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, falleció el día 05 de julio de 2024.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1848 de 1969 y demás disposiciones concordantes, se publica el presente a-viso con el fin que quienes crean tener igual o mejor derecho ante esta Corporación, se presenten en la Avenida Esperanza No. 62-49 piso Oficina de Talento Humano, Bogotá D.C., dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del segundo aviso.

PRIMER AVISO

# Unchatcon...

#### Cimafunk, cantante y compositor

#### REDACCIÓN CULTURA

Hablemos de su último álbum: ¿por qué escogió "Pa' tu cuerpa"? ¿Qué historia quiere contar a través de las canciones?

"Cuerpa" es una palabra que siempre uso en todos mis conciertos y en la búsqueda del nombre del disco quería algo que tuviera que ver con lo carnal, porque este álbum, que nació durante el tour, me evocaba al estado de enajenación que se presencia cuando uno toca en vivo. Sin importar el lugar del concierto, todo el mundo se deja llevar por la música y se hacen uno solo: sin importar su cultura o de dónde vengan, las personas se juntan. Entonces, pensé que esa palabra, que siempre uso en mis espectáculos, era la perfecta para nombrar ese sentimiento y estado.

#### Una de las canciones de este álbum es "Catalina", en la que colaboró con Monsieur Periné. Esta no es la primera vez que trabaja con algún artista colombiano. ¿Cómo fue esa experiencia?

Es algo que disfruto mucho. De hecho, ya estoy buscando otra colaboración. Colombia tiene mucha conexión con Cuba. Hay muchos artistas de mi país que triunfaron aquí porque siempre se les abrieron las puertas. En cuanto a la experiencia de colaborar, puedo decir que ha sido perfecta con Juanes, Fonseca y ahora Monsieur Periné, con quienes, desde el primer día, conectamos y salimos con esta canción, que también tiene a Fux en su creación. Entonces reúne tres pedazos del planeta, que además son primos, por sus sonidos y las realidades que se viven: Puerto Rico, Colombia y Cuba.

#### ¿Qué cosas tiene en cuenta para colaborar con un artista? ¿Cuáles no está dispuesto a negociar?

Lo primero es que me guste su música y su arte, y que también a esa persona le guste lo que yo hago. Luego se define para qué se hace esa colaboración y en qué momento se lanzará. Pero lo que me importa es que realmente haya un interés genuino por lo que hace el otro, pues no tiene mucho sentido trabajar con alguien que no te guste. Me interesa que pueda conectar con su música y que en el estudio esa conexión se mantenga.

#### Usted define su sonido de "afrocubano". ¿Cómo ha influido su lugar de origen en su carrera y en la persona que es hoy?

Todo tiene que ver con los lugares donde crecí. En mis canciones, sin importar el concepto o el estilo, la base lírica está inspirada en la forma del barrio de mi infancia y en las costumbres que aprendí. Además, vengo de un país en el que se escriben "Cuba es la raíz de mi proyecto musical"

El cantante cubano, quien hace poco lanzó su álbum "Pa' tu cuerpa" y estuvo en Bogotá para acompañar el *show* de Monsieur Periné, habló sobre cómo ha sido encontrar su sonido y estilo sin olvidar sus raíces.

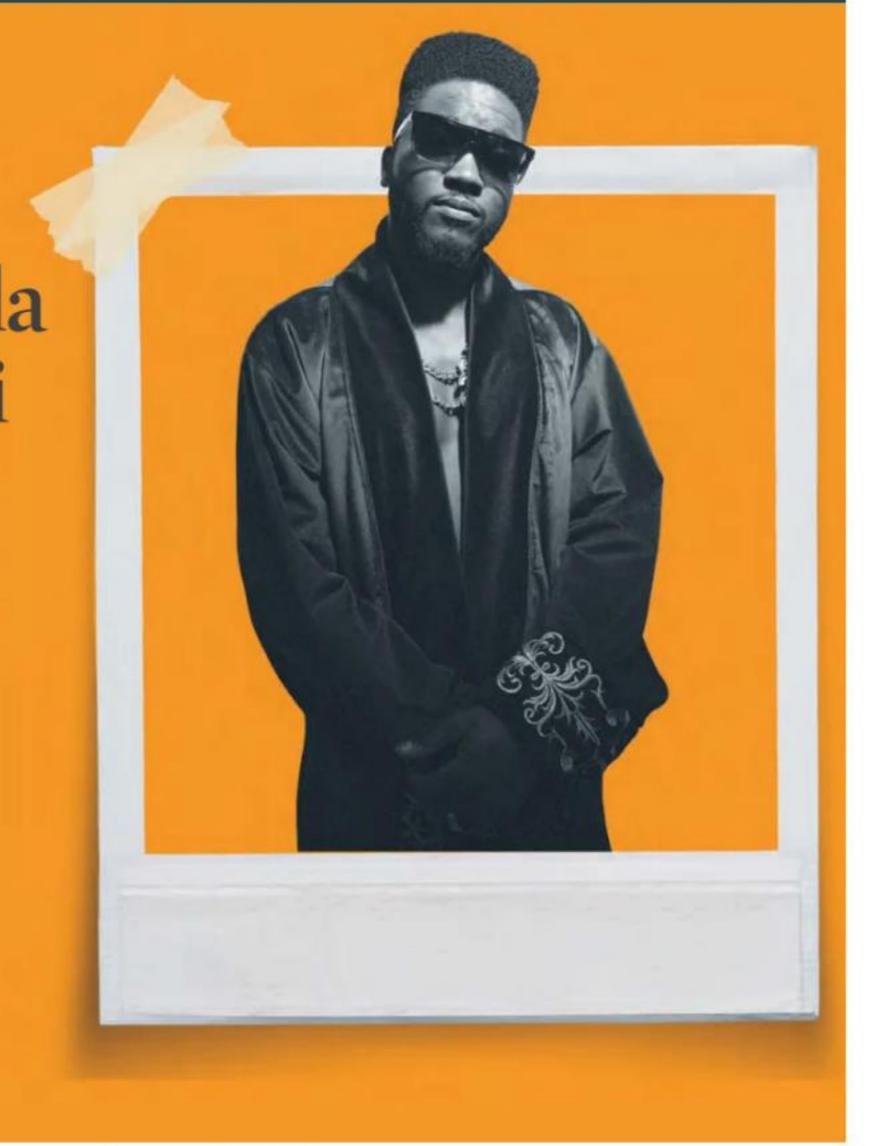

Erik Alejandro Rodríguez es la persona que encarna el proyecto de Cimafunk. / Queen Street Talent

textos sobre el amor con elegancia y maldad, y se usan metáforas. Todo eso está en mi música: la historia bohemia y la de la calle, que tuvo lugar en mi país. Cuba es la raíz de este proyecto.

#### Su música lo ha hecho un representante de Cuba ante el mundo...

Para mí, eso no es una responsabilidad. Yo hago lo que hago por mí y ya cada uno tomará lo que le sirva de esa vivencia, pero yo no puedo vivir por la gente. La música cubana sobrevivirá independientemente de quien esté. Además, yo hago esto porque es algo que disfruto y nace de mí, ya después la gente sola se va sumando. No tengo el interés de ser el responsable de algo histórico. Que ese Superman aparezca cuando quiera, pero no voy a ser yo.

¿Qué cosas le incomodan de la industria?

Realmente, mi experiencia siempre ha sido buena. A mí me lo que siempre me preocupó de trabajar con una compañía fue 
perder mi libertad de creación y el control 
sobre mi trabajo. Pero eso no ha pasado. 
He trabajado con gente muy buena y con 
empatía, que es muy importante. Siempre he podido hacer las cosas a mi modo. 
Igualmente, para mí, la industria no solo 
se reduce a un sello discográfico, también tiene que ver con las plataformas de 
streaming, a las que puede llegar quien sea. 
No necesitas una compañía para hacer tu 
campaña de marketing.

#### ¿Cuál es su concepto del éxito?

Si te dedicas a la música, lo primero e importante debe ser tu arte. Si la música proceso, es sólida, tiene un mensaje y se hace con consciencia, ya tienes un paso adelante.

Después de eso, lo más importante es \* contigo.

crear un equipo con gente que crea en ti, le guste tu obra y te cuide. Esos dos elementos juntos son y hacen el éxito.

## ¿Cuál ha sido la mayor lección que le han dejado estos años de trabajo?

Que hay que creer en sí mismo. Tienes que confiar en tu instinto y de eso me di cuenta hace tres años, durante un trabajo de producción en el que tuve un bache creativo y dudé mucho de mí. Eso ocurre sobre todo cuando la gente empieza a reaccionar a tu arte y tú te sugestionas y piensas en si gustará o no. El proceso se vuelve tedioso y olvidas disfrutarlo. Entonces, es ahí cuando hay que parar, procesar y recordar que es importante disfrutar el proceso, pero, sobre todo, creer en ti. Asimismo, he aprendido que es importante delegar y confiar en la gente que trabaja contigo.